# Hoy será proclamado como candidato

BUENOS AIRES . ARGENTINA

El atentado contra Donald Trump puso a la seguridad en el centro de la campaña\_1.22



W W W . C R O N I S T A . C O M

# **Oportunidad**

El blanqueo permite cumplir y tener una renta financiera \_\_ p. 16

# El Cronista

LUNES

15 DE JULIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9,500

Merval 1.710.290 ♥ 0,27 - Dow Jones 40.000 0,62 - Dólar BNA 940 0,21 - Euro 1,09 0,03 - Real 5,43 0,01 - Riesgo país 1511 0,01

SE VIENE UNA PULSEADA CON EL MERCADO PARA CONTENER LA BRECHA CAMBIARIA

# El Gobierno sale a intervenir para bajar el dólar y garantiza los pagos futuros de la deuda

A través de la compraventa de bonos en "contado con liquidación", ofrecerá divisas del saldo comercial y absorberá pesos. Esperan bajas en las cotizaciones financieras y en el blue

Para contrarrestar la menor acumulación de reservas, Economía avisó que comprará y depositará en Nueva York los u\$s 1528 millones necesarios para cubrir vencimientos de enero

Después de que el riesgo país superara el viernes los 1500 puntos, el Gobierno decidió instrumentar una decisión audaz y controvertida: comunicó que frenará la emisión de pesos a través de un mecanismo que, en simultáneo, servirá para intervenir sobre los dólares financieros. El plan se pondrá en marcha hoy, y aunque se espera que genere un descenso del CCL y el MEP, difícilmente evite el clima de volatilidad. La duda de los analistas pasa por la menor acumulación de reservas que implica la medida. Por esa razón, Economía sumó anoche un nuevo anuncio: comprará y atesorará en Nueva York las divisas necesarias para pagar intereses de deuda en enero, con la expectativa de que se traduzca en una suba de los bonos en dólares y una baja de la prima de riesgo. \_\_\_ P. 7,14 y 15



# Julio Cordero, Secretario de Trabajo de Nación "Los gremios deberían ser libertarios, creo que sería casi algo natural"\_\_P. 10

# Jonathan Gerszberg, Gerente General de Dreamco "Ojalá la apertura de importaciones nos obligue a las empresas locales a subir la vara en nuestra propuesta de valor"\_\_P.18y19

### DOM EDITORIAL

Milei va detrás de los pesos, en un país que vive y ahorra al ritmo del dólar

Hernán de Goñi Director Periodístico

\_\_p. 2\_

## +ESCENARIO

Las Pymes esperan por el mini RIGI pero ya hablan de 300.000 despidos hasta fin de año

Matías Bonelli Editor Jefe de Economía y Política

\_\_р. 6\_\_

# ▶ PANORAMA

Tertulias para armar una opción a Milei, diálogo y desconfianza mutua

Analía Argento
Periodista

\_\_р. 13\_\_\_

# ▶ OPINIÓN

¿Quién ganó las elecciones en Europa?

Rosendo Fraga Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

\_\_p. 3\_\_

### EL TUIT DEL DÍA



"Este es un gobierno cruel, ni en el 2001 vi la situación de calle de hoy. Si no cambian el rumbo vamos derecho al corralito"

Carlos Castagneto
Dirigente de Kolina y ex
titular de AFIP

### DEL NÚMERO DE HOY

200

a 300% el aumento que tienen los topes de categorías del monotributo de AFIP, hasta el máximo de \$ 68 millones anuales

### > ZOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

La baja del CCL restará parte de los ingresos que recibe el campo con el dólar blend. Es una señal compleja, porque puede desincentivar las liquidaciones

# Milei va detrás de los pesos, en un país que vive y ahorra al ritmo del dólar

l mercado deberá digerir a partir de hoy una estrategia cambiaria controvertida: en su afán de cerrar las canillas de emisión monetaria, el Gobierno decidió aplicar un mecanismo de absorción que también le permitirá controlar los dólares financieros.

Si hay algo que no se le puede reprochar a
Javier Milei es que la decisión que anunció el
sábado por sus redes sociales sea inesperada. En
varias de las entrevistas que concedió al
comienzo de su gestión, explicó que uno de sus
objetivos era que la base monetaria dejara de
crecer y que los pesos que entraban por la
compra del superávit comercial fuesen
esterilizados por el Banco Central. Tanto el
Presidente como Luis Caputo avisaron que
esperaban que el peso se transforme en un bien
escaso, y que la monetización de la economía se
iba a dar con los ahorros en moneda extranjera.

Todo esto identifica el "qué". De lo que no se había hablado era del "cómo". Y acá es donde aparecen las dudas. El ministro de Economía anticipó que a partir de hoy los pesos que entren el comercio exterior van a ser retirados con operaciones de "contado con liquidación". Esto implica que el Central aumentará la oferta de títulos en dólares, operando de esa forma sobre la brecha cambiaria. No hubo aún detalles sobre cómo será esta intervención, si saldrá a marcar precios por debajo del mercado, o si jugará como un bróker más a lo largo del día.

La expectativa de la City, en línea con lo que espera Caputo, es que la cotización del CCL descienda, al igual que la del blue y el dólar MEP.

Según lo dicho por Caputo, el monto que ofrecerá el BCRA será el saldo neto de sus compras de divisas (lo que no se lleven los importadores). En las últimas semanas, ese resultado a veces fue neutro y otras negativo. Con lo cual, para que la absorción de pesos se mayor debería incrementarse también la liquidación de divisas de parte de los exportadores. Y en este punto entra también un factor que hará ruido.

El descenso del CCL repercutirá en un menor dólar blend, y en consecuencia, reducirá los ingresos que recibe el agro, en el mes en el que el primer mandatario asistirá a la inauguración de la Exposición Rural. Si no hay algún otro anuncio previo positivo para el campo, para el Gobierno estar en ese acto será todo un desafío.

El equipo económico también envió señales a los bonistas, para calmar sus temores por una menor acumulación de reservas: depositará en Nueva York los u\$s 1500 millones para cubrir los próximos vencimientos.

Veremos como le va a Milei con su obsesión por reducir los pesos, en un país que vive al ritmo del dólar.

LA FOTO DEL DÍA

# CRÉDITO: RED X

# España tuvo una doble celebración

No hay duda de que ayer fue un día de celebraciones deportivas para España. Primero fue el turno del tenista Carlos Alcaraz, quien logró vencer nuevamente a Noval Djokovic (ambos habían sido finalistas el año pasado) en tres sets corridos y se coronó por segunda vez como campeón de Wimbledon. Más tarde, fue el seleccionado de fútbol el que le dio otra alegría a los españoles, al vencer a Inglaterra por 2 a 1 y convertirse en dueño de la Eurocopa. El encuentro, realizado en Berlín, fue seguido desde el palco por el rey Felipe II y la infanta Sofía, quienes luego descendieron al campo de juego para tomar parte en la ceremonia de coronación junto al equipo ganador.







La frase del día

Martin Vauthier

Economista e integrante del equipo de Luis Caputo tras las medidas anunciadas el sábado

"Se cierra la tercera canilla de aumento potencial de la Base Monetaria Amplia (BMA). La BM puede aumentar si hay re-monetización (positivo). De darse esta suba, se "nutriría" de pesos ya emitidos, vía cambio de composición en la BMA. No hay nueva emisión. Es clave la distinción entre BM Amplia y BM. BMA: pesos emitidos por BCRA. BM: \$ demandados como circulante más encajes no remunerados".

## > OPINION

Rosendo Fraga Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría



# ¿Quién ganó las elecciones en Europa?

a elección británica del 4 de julio fue interpretada por los medios occidentales como un triunfo histórico de los laboristas, que sería el mayor obtenido por partido alguno desde comienzos del siglo XX. A su vez, en la elección francesa del 7 de julio, fue informada como una derrota durísima del partido de Marie Le Pen.

Estas interpretaciones, que han sido las dominantes, coinciden con el resultado en cuanto a las bancas obtenidas por cada fuerza, en dos países que tienen sistema parlamentario aunque con ciertas diferencias: en el Reino Unido se obtiene el representante de la circunscripción por mayoría simple; en Francia, en cambio, cuando el ganador no alcanza el 50% o más, se realiza una segunda vuelta para determinar quién se queda con el escaño.

En el caso británico, el resultado es contundente: los laboristas obtuvieron 412 bancas sobre 650, es decir, cerca de dos tercios. A su vez, los conservadores alcanzaron sólo 121: una derrota contundente. Por su parte, los liberaldemócratas obtuvieron 71, el nacionalismo escocés 9, el partido del nacionalismo irlandés 7, el unionista democrático de Irlanda del Norte 5, y los verdes, el partido regionalista Plaid Cymru y Reform UK (versión británica de la derecha radical europea) 4 cada uno.

Pero en porcentajes el resultado fue diferente. Los laboristas obtuvieron sólo el 33,7% de los votos y los conservadores 23,5%, sólo diez puntos por debajo de los ganadores, mientras que los liberales alcanzaron el 12,2% de los votos. Pero quien quedó en tercer lugar por porcentaje fue Reform UK con 14,3%, aunque sóloganó 4 bancas (la misma cantidad que los verdes, con sólo 6,8% de los votos, y Plaid Cymru, con 0,7%).



Comparando los porcentajes con la cantidad de bancas, el laborismo fue un ganador que no lo fue tanto con respecto a los conservadores, y lo mismo sucede con Reform UK, que obtuvo mucho menos bancas pero mayor porcentaje de voto que los liberales.

En cuanto al triunfo histórico, claramente no lo fue. En 1997, el líder laborista Tony Blair ganó con el 43% de los votos, casi diez puntos más que los conservadores entonces. En cuanto a bancas, alcanzó 418, seis más que el laborista Keir Starmer ahora. Otro ejemplo es el de Margaret Thatcher, que en 1979 ganó con el 44% de los votos, diez puntos más que el

laborismo en la última elección. Pero en la política británica hay un cambio estructural: el debilitamiento del bipartidismo. En 1979, la suma de votos por laboristas y conservadores fue del 80,8%, y en 1997 del

En cuanto a la participación electoral, en el caso británico, hay un descenso. En esta elección votó el 60% del padrón habilitado, y en 1979 lo hizo el 76% y en 1997 el 71,5%

74,9%. En cambio ahora, sumados estos dos partidos que han dominado tradicionalmente la política, el porcentaje ha descendido al 57,4%. Este debilitamiento del bipartidismo es un fenómeno general en la política europea, que facilita a la primera minoría ganar más circunscripciones que en el pasado.

En cuanto a la participación electoral, el caso británico, de acuerdo a los ejemplos mencionados, muestra un claro descenso. En esta elección votó el 60% del padrón habilitado, mientras que en 1979 lo hizo el 76% y en 1997 el 71,5%.

En el caso de Francia, la dura derrota de Reunión Nacional, el partido de Marie Le Pen, fue claramente por bancas. Su coalición obtuvo 143, quedando en tercer lugar. El primero lo alcanzó el Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon, con 182, y el segundo lo obtuvo Juntos, la coalición liderada por el presidente Macron, con 163. Pero cabe señalar que el partido de Le Pen, en las elecciones legislativas de hace cinco años, había obtenido 89 bancas, 54 menos que ahora.

Pero de acuerdo al porcentaje de votos, el resultado per-

mite una lectura diferente. El primer lugar lo obtuvo la fuerza de Le Pen con el 37,5% de los votos (cuatro puntos más que el porcentaje del triunfo arrollador de los laboristas en Gran Bretaña). El Nuevo Frente Popular sacó el 25,7%, casi doce puntos menos. La coalición liderada por Macron alcanzó el tercer lugar con el 23,15%, cerca de tres puntos menos que el Nuevo Frente Popular. Además, en porcentaje Reunión Nacional ha crecido cuatro puntos en la segunda vuelta respecto a la primera.

Una explicación sobre la discrepancia entre los votos y las bancas obtenidas por Reunión Nacional está en que funcionó con bastante eficacia el llamado "Frente Republicano", que instó a votar por la opción más competitiva en segunda vuelta entre las propuestas ajenas al partido de Le Pen.

En materia de gobernabilidad, son dos casos muy diferentes. Los laboristas británicos cuentan con una sólida mayoría parlamentaria de casi dos tercios, pero con sólo un tercio de los votos.

En Francia, las fuerzas no lepenistas tienen una gran dispersión y fuertes diferencias ideológicas, que hará difícil la conformación de una mayoría.

Además, las dos primeras fuerzas en porcentaje, el Nuevo Frente Popular y la coalición conformada por Reunión Nacional, suman juntos 63,1% de los votos, tienen una actitud crítica frente a la Unión Europea y no acompañan la posición de Macron en temas claves como la guerra de Ucrania.

En síntesis, desde el punto de vista de la sociología política, es relevante el resultado por porcentaje porque señala la dirección que la sociedad quiere tomar. En cambio, desde la perspectiva de la ciencia política lo más importante son las bancas, porque ellas determinan la gobernabilidad inmediata por delante.\_\_\_

El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos

de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - e-mail: comercial@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (1425) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (1425) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com. French 3155 Piso 5to, Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

# LAS CONDICIONES PARA SALIR DEL CEPO

# Inflación núcleo cero: dólar y recuperación ponen a prueba la meta de Milei

El Gobierno cierra la 'tercera canilla' de la emisión pero economistas advierten por obstáculo para llegar al cero de inflación: volatilidad cambiaria, paritarias y tarifas que influyen en toda la cadena

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

La inflación de junio alcanzó el 4,6% mensual y fue el primer rebote de la medición desde que comenzó el Gobierno, en comparación con mayo, cuando tocó el 4,2%, su menor nivel en 27 meses. La suba fue impulsada por los servicios, que aumentaron 14,3% en el mes, mientras que los alimentos subieron 3%. La inflación núcleo, que en su medición elimina los precios estacionales y regulados, subió 3,7%.

El presidente Javier Milei esta semana dio detalles de los pasos a seguir para salir del cepo y en el listado de requisitos mencionó la "convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual". En un contexto en el que el Gobierno tiene pendientes aplicar ajustes de precios relativos, en especial en tarifas y combustibles, la inflación núcleo recupera relevancia para ver una tendencia sobre la evolución de los precios.

La núcleo se mantuvo estable respecto de la de mayo. Ambas, en el menor nivel desde enero de 2022. "Estamos viendo que en mayo alcanzó mínimos y tocó un piso", dijo Noelia Abbate Economista UBA y miembro de Paridad en la Macro y agregó: "Es probable que vuelva a subir por algunos factores que dispararon los niveles de incertidumbre".

"La núcleo es fácil de explicar, su evolución tiene una correlación más directa con el precio del dólar, los salarios y las tarifas. Si analizamos estos componentes, parece difícil alcanzar una inflación cercana a cero en el mediano plazo", explicó Claudio Caprarulo, director ejecutivo de Analytica.

Abbate explicó que los factores de incertidumbre en los últimos días fueron principalmente la suba de los dólares paralelos, del riesgo país, y la caída de las acciones. Además, agregó que queda pendiente aún la reglamentación de la Ley Bases que puede sumar presión en ese frente.

Sobre el dólar, Caprarulo agregó que pesan las expectativas sobre cuánto tiempo puede sostenerse la tasa del crawling peg del 2% mensual. "Todo indicaría que no puede mantenerse por mucho tiempo y que en algún momento va a haber una corrección, no necesariamente grande pero sí superior a la tasa actual".

Otro de los elementos que presionan son los salarios. Según Caprarulo, estos pueden poner un piso. "Los salarios, hasta los registrados, perdieron en pocos meses 10% del valor real. Es entendible, si la actividad empieza a crecer, que los trabajadores quieran recuperar parte del salario perdido".

Algo similar dice Martín Kalos, director de Epyca Consultores, pero desde el enfoque de la inercia. "Estamos viendo contratos cada vez más cortos. Es el caso del alquiler, se hacen por menos tiempo, o las paritarias con revisiones a menor plazo. Eso deja una inercia que

impacta en todos los bienes y servicios y, consecuentemente, en la núcleo".

Todos los consultados coinciden en que faltan ajustes de precios regulados, en especal, en tarifas. "La núcleo nunca se aleja mucho de la general porque hay una retroalimentación entre los precios. Por más de que se excluya a los regulados, van a impactar en el costo de las empresas, de vida, que va a empujar paritarias y bienes que sí están considerados en la núcleo", analizó Kalos.

Solo en junio, los aumentos de tarifas alcanzaron a tocar en algunos casos el 100%. Pero "todavía falta recorrer un largo camino y uno tiene a pensar que va a seguir habiendo aumentos", agregó Caprarulo.

"Difícilmente este año veamos un valor de cero para la núcleo. Los disparadores de la incertidumbre estarían provocando que ahora la tendencia empiece a ser al alza y esos son los factores que resisten que tienda a cero", analizó Abbate. Algo similar señaló Kalos, quien sostuvo que es probable que el nivel general se amesete en torno al 4 o 5% según el mes.

Caprarulo también consideró difícil que se encamine a cero en el corto plazo, pero agregó: "Si el Gobierno equilibra las cuentas públicas y va hacia un mercado cambiario más estable y a una recuperación de la actividad, una vez que todo eso se acomode, estaría todo dado a que la inflación empiece a converger a tasas más cercanas a 0 o similares a los de la región"...



# Blanqueo: incentivan el ingreso con un tipo de cambio de \$ 1000

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_leterovich@cronista.com

A cinco días de su entrada en vigencia, y a los fines de que los ingresos comiencen a correr, el Gobierno reglamentó el apartado de "Medidas fiscales paliativas y relevantes" que dio a conocer la letra chica del Régimen de Regularización de Activos.

Frente a las dudas que sobrevolaban por la laxitud de la redacción de la Ley 27.743, con la publicación del Decreto 608/2024 el viernes en el Boletín Oficial, se definió cuál es el tipo de cambio de conversión, la valuación de las criptomonedas y cómo será el pago del Impuesto Especial de Regularización (IER).

Así, se fijó que para calcular la base imponible de valores que estén medidos o expresados en pesos argentinos se deberá tomar un tipo de cambio de \$ 1.000 para convertirlos en dólares estadounidenses y determinar el IER. Una cifra de conversión que se estableció para

El Cronista | Lunes 15 de julio de 2024



incentivar la adhesión durante la primera etapa del blanqueo al ser un valor más alto (en \$ 60) que el que tiene la cotización del dólar oficial (\$ 940 para venta BNA el viernes 12 de julio).

Pero que se volverá menos atractiva con el pasar de los meses, dada la política cambiaria del crawling peg (microdevaluaciones) al 2% mensual. La cual, según las proyecciones del adelanto del Presupuesto 2025, llevará a que en diciembre esté en \$1.016.

Y mucho menos en caso de que el Gobierno abandonará esta estrategia para aplicar otra devaluación brusca u otro ritmo. Siendo este último un pedido constante que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de las negociaciones por un nuevo acuerdo y al que suma presión el crecimiento de la brecha cambiaria.

Mientras que los bienes o



La etapa 1 para exteriorizar capitales termina el 30 de septiembre

valuaciones que estén denominados en una moneda extranjera diferente a dólares estadounidenses deberán considerar la tabla que publique la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

# CASO CRIPTOMONEDAS

En cuanto a las criptomonedas, se estableció que podrán blanquearse si para la "Fecha de Regularización" (día en que se decidiera adherir) se encuentran en custodia y/o administración de un proveedor de servicios de activos inscripto en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Pero para las que no cumplen con esa condición no estará todo perdido. Tanto para las que se encuentran en el país como en uno del exterior no identificado por el Grupo Acción Financiera (GAFI), podrán adherirse si se transfieren a una entidad que cumpla con los requisitos antes de la fecha límite de la "Etapa 1" (30 de septiembre de 2024, inclusive).

Respecto a su valuación, pese a las advertencias que se generaron por la fluctuación de su valor, se especificó que será la mayor entre la de valor de mercado al 31 de diciembre de 2023 y la que tuvo al momento de la adquisición.

# POR "FAMILIA"

"El Impuesto Especial de Regularización será determinado individualmente por cada uno de los contribuyentes allí indicados, excepto en lo que respecta a la franquicia de u\$s 100.000, la que deberá prorratearse entre los sujetos que resulten involucrados", establecieron en el artículo 14.

Así, mínimo no imponible será dividido entre los miembros de la familia que se adhieran a nivel de ascendientes, descendientes hasta primer grado de consanguinidad o afinidad como de cónyuges y convivientes.

En cuanto al pago, correspondiente a valuación de activos superiores al u\$s 100.000, se deberá efectuar uno a cuenta en dólares estadounidenses no inferior al 75% del impuesto determinado al momento de la adhesión.

# Economía & Política



"No podemos asumir los roles que la Nación decide abandonar"
Nicolás Kreplak
Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires

UN SEGMENTO CLAVE PARA LA ECONOMÍA

# Las Pymes esperan por el mini RIGI pero ya hablan de 300.000 despidos hasta fin de año

Los industriales del sector entienden que la llegada de un programa de incentivo a las inversiones específico no se dará de un día para el otro. El "mientras tanto" tendrá consecuencias

**ESCENARIO** 



Matías Bonelli Editor Jefe de Economía y Política mbonelli@cronista.com

a industria Pyme no encuentra de dónde agarrarse para tener buenas expectativas de cara a lo que queda de 2024. La situación en muchos sectores es realmente compleja, y por si fuera poco la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) no hace más que empeorar el panorama.

Los empresarios ya repitieron en varias oportunidades que ese sistema no hace más que ampliar la brecha que tienen con las grandes industrias -beneficiadas por el RIGI-, y entienden que "el daño ya está hecho".

Esta afirmación tiene que ver con que el incentivo para las grandes inversiones ya está en marcha y ahora toda la expectativa del sector Pyme está puesta en que con la reglamentación al menos se logren amortiguar algunos de los efectos negativos que los industriales entienden que tendrá el RIGI.

En el medio -y ante la presión de los empresarios- el Gobierno pone frente a las Pymes la zanahoria de que se avanzará sobre un sistema específico para el sector -bautizado informalmente como mini RIGI-, algo que se podría haber evitado si el sistema original no imponía algunos condicionamientos, como los u\$s 200 millones de piso que las inversiones deben sumar para acceder a los beneficios.

"Ahora no nos queda otra más que esperar. Estamos haciendo todo lo posible para que primero se avance sobre un sistema especial para nosotros, pero también para que luego sea aprobado por el Congreso; y sabemos que esto lleva tiempo.



La industria Pyme reclama cambios

No vamos a tener un RIGI de un día para el otro", dijeron a El Cronista industriales Pymes.

Ahí es donde se frenan todas las expectativas empresarias. El gran problema que ven es cómo soportar el mientras tanto. El panorama en este sentido no es el más optimista. Hablan de un posible y fuerte cierre de empresas, de una caída de la actividad y de una consecuente baja de las plantillas de trabajadores. De hecho, los cálculos privados hablan de una posible pérdida de 300.000 puestos hasta fin de

año, en caso de que la situación no cambie.

A esto se le debe sumar que algunas ramas ya advierten que hoy el ingreso de productos importados terminados al país es cada vez más habitual. Esto ocurre, por ejemplo, con casos bien industriales como los medidores de gas y moldes para la producción de cierta mercadería.

Las Pymes entienden que con el RIGI actual esto tenderá a agravarse. El texto actual del régimen apunta que el 20% de lo que se invierta debe estar destinado a la compra de producción local, "siempre y cuando esté garantizada la calidad y el precio",

Los pequeños empresarios entienden que "la calidad está garantizada", aunque la discusión por los precios es imposible darla. La competencia con todo lo que provenga de China es muy desigual en ese terreno, por lo que prevén "una invasión".

Y esto es terminará, afirman, por complicar todavía más el escenario pyme.

Dentro de este complejo panorama, los números que aparecen no son ideales. Según el último relevamiento de CA-ME, las ventas minoristas del sector retrocedieron 21,9% anual en junio, y acumularon una caída de 17,2% en el primer semestre del año.

En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada repuntaron 1,2%, una leve mejora esperable por el Día del Padre y el pago que aguinaldos.

Estos números rojos -que según los industriales se agravará sin un RIGI específico para Pymes- son los que también pegan fuerte en la situación actual de las Pymes. Según cifras que maneja la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, en lo que va de los seis meses de la gestión Milei ya cerraron más de 10.000 empresas de este segmento, sin dudas una cifra que impacta y que preocupa hacia el futuro...

EL GOBIERNO BUSCA DÓLARES

# Francos indicó que hay negociaciones con fondos de Medio Oriente

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que el Gobierno tiene que dar el paso por un pedido formal para negociar un nuevo programa, el jefe de Gabinete Guillermo Francos indicó este fin de semana que "hay negociaciones con fondos de Medio Oriente" para conseguir financiamiento.

El Gobierno apunta a obtener fondos frescos del FMI pero el organismo tiene ya alta exposición a la Argentina. En la ecuación entran también los bancos multilaterales. Con todo, se calculan unos u\$s 15.000 millones, la mitad de los u\$s 30.000 millones que Milei había dicho en campaña que ya tenía asegurados.

Francos destacó la apuesta por las inversiones. La semana pasada, en un almuerzo en el Cicyp, dejó un mensaje a los empresarios para que "se pongan la camiseta" en su rol para reactivar la economía.

"Es muy importante lo que el Presidente está haciendo en el exterior", indicó Francos en declaraciones a Toma y Daca, por AM 750, y anticipó que llegarán inversiones a través del RIGI, el régimen de incentivos que se incluyó en la ley Bases.

"Argentina tenía un descré-

dito internacional enorme en los sectores que generan inversiones. Veníamos de años de esta situación, sacando el período de Macri que se intentó volver a abrir. Estamos esperando empezar a cosechar los resultados del trabajo", indicó.

Por otra parte, Francos sostuvo que "las inversiones mineras demandan 4.000 millones de dólares que nadie va a hacer si no tienen garantías. Ahora esas garantías están" y enfatizó que "muchos gobernadores opositores esperaban la sanción del RIGI". NUEVAS MEDIDAS

# En un trimestre sin acumulación de reservas esperan que la emisión cero traiga calma

El consultor Ramiro Castiñeira, miembro del equipo de asesores económicos de Milei, consideró que el fin de la emisión monetaria implicará una baja de la brecha cambiaria

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_ fbarragan@cronista.com

Uno de los economistas que integra equipo de asesores económicos del presidente Javier Milei, defendió las últimas medidas monetarias anunciadas por el gobierno durante el fin de semana.

Sobre la canilla de emisión de pesos del BCRA cuando los exportadores liquidan divisas, el economista Ramiro Castiñeira, afirmó que "no va a ser relevante", debido a que se viene un trimestre de saldo vendedor.

Sin embargo, explicó que lo que hay que mirar es el "consolidado" sobre el cierre de lo que llamó cuatro canillas de emisión. Y, que de darse esa situación, "el proceso inflacionario va a terminar colapsando y en 12 meses se alcanzará una inflación cero".

Durante el sábado, el presidente, Javier Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron una profundización del esquema monetario. En la medida en que el Banco Central inyecta pesos por compra de dólares en el MULC, venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos.

Ante las críticas que recibió la medida, ya sea por tratarse de "intervencionismo", o por im-



El pago de deuda dejará un trimestre vendedor para el BCRA

plicar menor acumulación de reservas, Castiñeira consideró: "Se le está poniendo mucho foco a esta medida de manera innecesaria. En los próximos 3 meses el Banco Central va a perder reservas. Así que ese foco de emisión monetaria no va a ser relevante".

Ante la consulta de por qué se realizó el anuncio, luego de que el jueves Caputo dijera que esa canilla de emisión era "benigna", Castiñeira contestó: "Lo que se está mirando es el consolidado, por primera vez en toda la historia del BCRA la emisión monetaria va a ser cero".

Si bien consideró que "el mercado es impredecible" y no quiso dar un pronóstico sobre cómo van a tomar la medida desde el lunes, consideró, mediante una metáfora, que el efecto en el corto plazo será favorable: "El balde está lleno de agua, pero los flujos, las canillas de pesos, se cortaron, por lo que el riesgo país va a empezar a moderar y el dólar se va a tranquilizar".

Sobre el cepo cambiario, el economista consideró los riesgos de salir hoy: "Si abrís el cepo, te van a buscar los dólares que el mercado no tiene".

El consultor de Econométrica estimó que con las medidas los dólares financieros van a bajar, la brecha se va a acortar y "se va a poder liberar el mercado cambiario sin un salto inflacionario".

Castiñeira explicó las tensiones en el dólar, luego de que el viernes el paralelo cerrara en \$1500. "Julio y agosto tienen grandes vencimientos de deuda y exigen mucho a las reservas.

Este mes de deuda pública fueron u\$s 2500 millones y 700 millones al FMI, y agosto serán u\$s 1200 millones nada más en bonos que se heredaron. Hay una tension en el mercado porque hay muchos vencimientos y el BCRA va a comprar poco y nada. Pero después en lo que resta del año se despeja"...



Economía & Política



La firma del Acta de Mayo en Tucumán con 18 de los gobernadores marca el arranque para la conformación del órgano multisectorial

PUNTAPIÉ AL CONSEJO DE MAYO ESTA SEMANA

# El Gobierno busca el apoyo de los empresarios nucleados en AEA

La publicación del decreto de Javier Milei para fijar las reglas de juego para su composición daría inicio al período para que las partes definan sus representantes. Cita con AEA mañana

\_\_\_ Mariano Beldyk

\_ mbeldyk@cronista.com

El Gobierno pretende dar el puntapié para la conformación del Consejo de Mayo esta semana, con la publicación del decreto de Javier Milei para fijar las reglas de juego para su composición, a partir de lo cual deberá definirse quiénes aceptan formar parte. En medio de un clima embravecido, buscará esta semana consolidar diversos apoyos para alinear las expectativas a sus planes de gobierno, empezando por el sector empresario.

Según confirmaron del Ejecutivo a *El Cronista*, el decreto del Consejo de Mayo se conocería en la medianoche del lunes, cuando se publique en el Boletín Oficial. Si bien se habla de un plazo de 30 días para que las partes confirmen su participación y nominen al representante que se sentará en la mesa, el ala más política del Gobierno entiende lo deseable sería acortar los tiempos como señal al mercado.

De movida, el martes habrá una reunión de alto vuelo entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la plataforma que nuclea a los representantes de las empresas más grandes del país. Desde la Casa Rosada esperan que la foto y el mensaje posterior sea uno de respaldo a la gestión de Milei que contribuya a sosegar el temporal de los últimos días.

"Uno no cita a Rocca y Magnetto para hablar del Consejo de Mayo", deslizó un funcionario nacional ante la consulta de este medio. Entienden que de lo que se trata es de ordenar expectativas y dudas con respuestas concretas sobre la hoja de ruta y cómo se traducirá la mentada fase 2 en reformas concretas, en paralelo a la reglamentación de los puntos más esperados de la Ley Bases por el sector privado.

En rigor, la cita estaba pautada para el miércoles pasado, luego de un nuevo aniversario en la Bolsa de Comercio. Pero el discurso presidencial se extendió y se reprogramó para esta semana, al regreso ya del viaje del Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, a los Estados Unidos. El Consejo de Mayo estará encabezado por un presidente que nombrará el Ejecutivo nacional, a quien se les sumará un embajador de los gobernadores, un diputado, un senador, un empresario y un sindicalista. Hasta el momento no hay nombres más allá de Francos.

No lo tienen en claro en el Congreso. "La verdad es que no veo clima", comentó una legisladora a El Cronista. Y desde las filas del PRO le correspondieron: "A priori no es algo que nos quita el sueño" aunque sí creen allí que deberían formar parte. En el último encuentro del bloque se tocó el tema aunque dejaron la definición para el regreso del receso.

En la CGT, por su parte, aseguran que todavía no hubo una convocatoria formal pero que de haberla, se resolverá en la reunión del Consejo Directivo del 25. Por ahora, confirmaron su presencia en una cita en la Secretaría de Trabajo mañana.

Mucho más complejo se prevé un criterio entre las provincias.\_\_\_ CONGRESO

# LLA pierde el apoyo de los "dialoguistas" para terminar con las PASO

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, empezó a mover hilos para reunir voluntades en torno a un objetivo: eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el mecanismo que el sistema electoral argentino adoptó desde 2011 para dirimir candidaturas. Sin embargo, los distintos espacios dialoguistas ya le hicieron saber al ministro que no van a ayudar en este propósito porque, básicamente, no les conviene.

Ya sea que prevalezca en el PRO la postura de Macri o la de Bullrich, el partido amarillo se encamina a formar una coalición con LLA, por lo que en última instancia la puja es por el control de la lapicera. Sostener las PASO le permitirá al PRO presentar candidatos en todos aquellos distritos en los que el oficialismo pretenda postergarlo.

La UCR pertenece a un segundo anillo de alianzas para
el Gobierno. En este contexto,
el radicalismo parece condenado a transitar la "ancha
avenida del medio". A este
universo se suma Horacio
Rodríguez Larreta que busca
revancha y ya explora
acuerdos con el senador radical Martín Lousteau.

Mientras que la Coalición Cívica también se opone a la idea de borrar las PASO. El jefe del bloque que se distanció de sus socios, Juan Manuel López, aseguró que las PASO son "un sistema idóneo, no como las internas partidarias de padrón cerradas para dirimir candidaturas".....



El jefe de Gabinete, Francos, en el Congreso durante la Ley Bases



# Julio Cordero

secretario de Trabajo de Nación

# "Los gremios deberían ser libertarios, creo que sería casi algo natural"

El funcionario se refiere a la posibilidad de nuevas exenciones en Ganancias y cómo sigue reforma laboral. Desempleo y mensaje a las empresas

## LA ENTREVISTA

Mariano Beldyk mbeldyk@cronista.com

l piso 13 de la Secretaría de Trabajo solo se accede por escalera. El ascensor está bloqueado. Hay que tomárselo hasta el 12, seguir a pie y esperar que el guardia de seguridad destrabe la puerta del siguiente nivel desde adentro. En contraste con esas medidas pretorianas, el titular del área, Julio Cordero, se muestra cordial y predispuesto para una extensa entrevista con *El Cronista*. Poco antes de la reunión con este medio, el secretario de Trabajo pasó por YPF donde la empresa tomará a 500 de los poco más de un millón de beneficiarios del programa Volver al Trabajo

## −¿Toman como base el modelo de algún otro país o gobierno para el VAT?

-No, al que tomo como modelo es a Javier Milei con su política completamente novedosa e histórica, única en el mundo en cuanto al desarrollo del paradigma libertario porque no rescatas la libertad para vos mismo, sino para el otro.

### -Los gremios funcionan sobre la base de una representación solidaria, ¿se imagina un gremio libertario?

-Sí, sí, te digo más, no sé si puede faltar mucho para que se desarrolle porque al final es el gremio el que defiende los intereses del trabajador, que le propone cosas que están hechas para el beneficio. Los gremios deberían ser libertarios, creo que sería casi algo natural.

### -¿Piensa que es simétrica la relación entre un empleador y un empleado como para prescindir del Estado?

-Por supuesto que entre el trabajador individual y el empleador no lo es, pero desde la representación gremial y el empleador, como están dadas las cosas en la Argentina, no solo es simétrica sino que me parece que se inclina para el lado gremial. Esta es la parte que hay que equilibrar. Para que haya un

trabajo, alguien tiene que contratarte, no podés obligar porque ser empleador en ese contexto es que te saquen lo que tenés, te hagan un juicio y llenarte de problemas.

### -¿Quedó conforme con la Ley Bases?

–Ya el anterior decreto -DNU 70/2023- tenía algunas cosas que va a haber que debatir, cosas muy sanas como la formación y la educación para el trabajo. Lo que quedó es muy importante, y me permitiría a mí salir a la calle a decir, "señores, por favor, contraten sin temor, porque ya se cambió el paradigma de lo que venía sucediendo en la normativa laboral".

## -¿Cuáles serían los próximos pasos?

-Todo lo que está en el DNU se puede conversar. Va a haber que hablar de plataformas. Todo esto habría que armarlo en una mesa del diálogo sincero.

## -Los artículos vinculados a la registración laboral mediante los cuales se bajan las multas y se elimina el registro de infractores, fueron denunciados por los gremios como un incentivo opuesto a la regularización...

-Es una falacia. Vos mirás el modelo hoy, y decís "che, la verdad, les fue bárbaro con la regularización". Mi diagnóstico es que si vos tenés un sistema que hace que un trabajador informal cobre el monto de tres indemnizaciones cuando se desvincula, y que además tiene que romper el vínculo laboral para cobrarlo, es un modelo que beneficia económicamente al trabajador informal frente al formal. Un paso más sería generar que sea atractivo estar en blanco

### -¿Hay consenso con los gremios para trabajar la reglamentación de Ganancias?

-Sí, Ganancias en sí no es nuestro sino que es una determinación impositiva pero bueno, puede impactar en los temas de trabajo, entonces lo estamos mirando. La modificación de Ganancias en el personal de convenio es del 8%. Es muy bajo. −¿Y ahí podría haber algún tipo de exención?



"Para dar seguridad jurídica y generar empleo intenté que se le quitara el riesgo al que tiene que contratar. Ese sí es un elemento muy fuerte que se va a revertir cuando entre en vigencia la Ley Bases"

-Estoy mirando cómo va a quedar el mapa y tratando de revisar, para que si alguno tiene alguna exención, sea acordada, prolija con algún nivel de equidad en las poblaciones. Por ejemplo, si una determinada actividad tiene una exención, tendremos que explicar claro por qué la tiene dentro de un conjunto de gente o miramos a ver si eso no debería tenerlo también un poquitito más

## -¿Se insistirá con la cuota sindical y las reelecciones indefinidas en los sindicatos en una fase 2 de la reforma laboral?

-Eso forma parte claramente de

un capítulo que hay que bajar a la mesa del diálogo y que ya están en la mesa de la sociedad. Claramente creo que todos esos puntos deben estar así como otros mucho más complejos, como el combate del narcotráfico en los lugares de trabajo. No hay que sonrojarnos

## -¿Se podrán autorizar paritarias más alta para recuperar poder en los salarios?

-Cuando se trata del poder adquisitivo del salario hay algunas variables a considerar: primero, el desfasaje de una gestión que no fue nuestra. En último caso es un sinceramiento porque los salarios ya estaban en ese nivel. Las últimas mediciones que tenemos marcan que le están claramente ganando a la inflación en los puntos en los cuales se le puede ir ganando. Así vamos a seguir hasta que todos nos pongamos de acuerdo y digamos ya está, no hay traslado a precio.

# −¿Eso sería un 0%?

-No, a un nivel de estabilización razonable. Ojalá lleguemos a un 0% lo antes posible, pero yo no puedo pedir eso. Sí pido valores como los que ya estamos manejando, que queden estabilizados un par de meses.

-El primer trimestre marcó un crecimiento de dos puntos en el desempleo y el escenario económico sigue en rojo para muchas actividades, ¿este desplome es un efecto colateral, una transición o un piso?

-El primer trimestre era uno muy complicado pero, si vos mirás en la serie histórica, el desempleo del primer trimestre, aún con una situación muy complicada, es de un índice infinitamente menor al que hubo en otras crisis en la Argentina. Teníamos claro que cuando uno termina la obra pública, eso iba a generar una baja. U se frenaron las renovaciones. Para dar seguridad jurídica y para generar empleo yo intenté que se le quitara el riesgo al que tiene que contratar. Pero cuando todos están diciendo que van con un amparo y la Ley Bases te la complicaban a más no poder, es lógico que el empresario diga "vamos a esperar un poquito: produzco lo que se puede con lo que hay". Ese sí es un elemento muy fuerte que creemos que se va a revertir claramente cuando entre en plena vigencia la Ley Bases.



# sumate al consumo eficiente

Ingresá en el simulador y conocé cuánta energía consumen tus electrodomésticos. Disminuí tu consumo y ahorrá en tu factura.

simulador.edenor.com

edenor

WWW

WITH

WITH

el boton para ver como se compone tu

consejos para ahorrar en tu

simulador.edenor.com

edenor

EL PRESIDENTE LIBERTARIO SE ENCONTRABA EN ESTADOS UNIDOS

# El ataque a Trump generó el rechazo de Milei y todo el arco político argentino



El atacante fue asesinado en el acto por el Servicio Secreto estadounidense a cargo de la protección de Trump que continuará con su campaña

El expresidente estadounidense y contendiente republicano sufrió un atentado durante un mitin proselitista en Pensilvania. El mensaje de Milei, CFK y mandatarios provinciales, entre otros

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El expresidente estadounidense y contendiente republicano, Donald Trump, sufrió un atentado en la tarde del sábado durante un mitin en la ciudad de Butler, Pensilvania. Dirigentes de todo el arco político argentino se conmocionaron por lo sucedido y repudiaron el hecho, empezando por el presidente Javier Milei que se encontraba de viaje en Estados Unidos.

"El Presidente expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", indicaron desde la Oficina del Presidente a través de un comunicado. Por este motivo, aseguraron que Argentina reafirma un "compromiso inquebrantable con la

defensa de la libertad, la democracia y los valores de occidente".

Dicho comunicado fue compartido por todos los funcionarios del gabinete libertario cómo la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros. Y en paralelo, el propio Milei emitió un mensaje en su cuenta personal en X donde asegura que fue un "co-

las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda", dijo el economista en X

"Con pánico a perder en

barde intento de asesinato" y apuntó contra la "izquierda internacional" como culpable del hecho.

Milei regresó ayer a la Argentina luego de un paso por Idaho, Estados Unidos, donde tuvo lugar la conferencia de Sun Valley, un campamento de retiro al que asisten año a año cientos de CEO multimillonarios. "No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática", cerró Milei.

Ya en Argentina, el titular de Economía, Luis Caputo, ponderó la quinta incursión al país del Norte. "De regreso a nuestra querida patria. Tremendo viaje. Seguimos sembrando a la par que solucionamos los problemas económicos. Argentina será próspera! Gracias presidente @JMilei", posteó.

Por su parte, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner también expresó su solidaridad con Trump. "Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania", escribió desde su cuenta de X. A esto se sumaron los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández repudiaron el atentado y destacaron el rol de la democracia y la convivencia.

También varios mandatarios provinciales repudiaron el ataque. Desde el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien aseguró que es "espantoso ver como se recurre a la violencia para dirimir diferencias políticas", hasta el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, quien afirmó que "la vida de las personas y la democracia están por encima de todos".

Otros que se pronunciaron fueron Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) que coincidieron en el repudio al ataque al candidato presidencial republicano...

BDO

Calidad que impulsa.

Cercanía que potencia.

► Auditoria ► Consultoria ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



13 El Cronista | Lunes 15 de julio de 2024

### PANORAMA

Analía Argento aargento@cronista.com



# Tertulias para armar una opción a Milei, diálogo y desconfianza mutua

orge Macri aguantó seis meses antes de reclamar por los fondos coparticipables que la Corte restia la Ciudad de Buenos Aires y que aún no desembolsó el gobierno de Javier Milei. Un gobernador que no firmó el Acta de Mayo se cuida de no criticar en público al Presidente: mide bien en sus encuestas provinciales pero más mide el jefe libertario. Desde la dialoguista tercera vía advierten que los números de la economía no van bien aunque callan por temor a la verba presidencial y al relato consolidado a fuerza de trolls en redes sociales. La firma del Acta de Mayo en la fría hora cero del 9 de julio exhibió el incómodo sometimiento de los gobernadores que necesitan del vínculo y los magros acuerdos con el Gobierno.

Entre bambalinas se resguardan los que construyen una opción sin acercarse al kirchnerismo. Se habla de eso en desayunos y cenas con distintos protagonistas que también temen a las acusaciones de supuesto golpismo. En la mañana del viernes 12 Horacio Rodríguez Larreta, junto a su hermano Augusto, recibió en su búnker a un grupo de dirigentes de distintos partidos opositores pero no kirchneristas. Estuvieron el economista Hernán Lacunza; el exgerente general del Banco Central Nicolás Gadano; la senadora por Capital Guadalupe Tagliaferri; el 'lilito' Maximiliano Ferraro; y algunos diputados del bloque Hacemos Coalición Federal que comanda Miguel Pichetto. De la misma manera en otras tertulias varios de esos dirigentes hablan con gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) o Claudio Vidal (Santa Cruz).

Participan de esas veladas de consulta economistas como Alfonso Prat-Gay que acaba de batirse a duelo público con el Presidente. "En 2 meses pasamos de 'el que fuga dólares es un héroe porque escapó a las garras del Estado' a 'es un golpista' quien ejerce su derecho...para escapar de las garras del Estado!", advirtió sobre la frase pronunciada por Milei en el Foro del Llao Llao y el reciente discurso en la Bolsa de Comercio contra un banco privado por la venta de bonos (puts).

La línea Miguel Pichetto-Florencio Randazzo-Emilio Monzó y parte de ese grupo de diputados nacionales tiene la intención de replicar un espacio parlamentario en una alianza nacional junto al excandidato a Presidente Juan Schiaretti y al gobernador Martín Llaryora que



Con su ausencia en Tucumán, Villarruel mostró su carácter e independencia y se guardó para una batalla futura

"Parece que no somos confiables para Santiago Caputo", chicaneó un grupo de diputados aliados a Martín Menem

empieza a asumir un rol acotado a los límites de Córdoba y a defender el territorio incluso en busca de reelección.

Algunos de aquellos que fueron a la Casa Histórica, pero sobre todo los que no, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, admiten que se preservan para otro tiempo político.

El panorama se define en dos mitades o cuatro cuartos. El primer escenario es un duelo electoral entre libertarios y peronistas. Por eso Milei insiste en una fusión que resiste Mauricio Macri que quiere juntarse pero con un rol protagonista. No le quedó esa sensación en Tucumán cuando ni siquiera lo mostraron las cámaras oficiales.

En el silencio de gran parte de los peronistas hay bastante de especulación. ¿Sergio Massa debería ser candidato el año próximo? ¿Cristina Kirchner sigue siendo la líder? ¿Para ganarle a la Libertad Avanza debe renovarse el peronismo?

El otro escenario es el mismo pero dividido en dos. Con su ausencia en Tucumán, Villarruel mostró su carácter e independencia y se guardó para una batalla futura en caso de que se profundicen los datos negros de la economía y la situación social. De la misma manera se cuidaron los 31 diputados dialoguistas de Hacemos Coalición Federal. En el comunicado que explicó la ausencia en la Casa Histórica reservaron su acción de oro: "Independencia para ser independientes", expresaron a razonable distancia.

En este segundo esquema es evidente que Villarruel -a quien hasta el 9 de julio Karina Milei le negó un lugar protagónico-se mueve en silencio con la elegancia y la rapidez de una gacela y alerta como el animal que tiene una visión de 360 grados y puede cazar a 300 metros. Tal vez por eso le desconfía la hermana del Presidente.

El jueves último, pasadas las 18, cuatro diputados opositores fundamentales para el Poder Ejecutivo discutieron a solas con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Pichetto, el jefe de la bancada, fue el último en ingresar pero el más tranquilo, casi tanto como Emilio Monzó. El ahora tigrense Nicolás Massot se enojó y trató de calmarlo el presidente del PRO cordobés Oscar Agost Carreño que corrió de Aeroparque al Palacio Legislativo con su mochila al hombro.

El cuarteto dialoguista está furioso con el acuerdo que tejieron a sus espaldas el Gobierno y un sector del radicalismo excluyéndolos de la comisión Bicameral de Inteligencia que no solo maneja secretos oscuros sino también amplios recursos. El apuro tiene una razón: la nueva Secretaría de Inteligencia que

volverá a llamarse SIDE, como en tiempos menemistas.

A principio de junio y a pedido del Senado se abrió la discusión sólo sobre dos bicamerales. Para la de Inteligencia Menem prometió una silla a Monzó. Se la quitó esta semana para entre-

garla a la radical María Coletta. "Parece que no somos confiables para Santiago Caputo", chicanearon en medio de la discusión a sabiendas del poder del joven sobre la comunicación, el relato y ahora los espías. Martín Menem hizo esfuerzos por justificar que la Rosada prefiera al radical porteño Emiliano Yacobitti, del team Martín Lousteau, senador hipercrítico. Sin embargo y ante el hecho consumado los diputados increparon a Menem pidiéndole que ponga a salvo su dignidad abriendo en simultáneo diez comisiones y que habilite un reparto equitativo. El hijo de Eduardo Menem no tiene tal poder y quedó en responder hoy.

En apariencia antes de lidiar con amigos el Gobierno prefiere opositores kirchneristas o a un Guillermo Moreno en las antípodas de su ideología. Incluso ahora exhiben favoritismo hacia el radicalismo díscolo.

Frente a ese ingrato panorama los diputados de Hacemos Coalición Federal le dejaron entrever a Menem que tiene que cuidarlos si no quiere que lo limiten en el recinto.\_\_\_\_



CUIT 30-62982706-0. Se convoca a los Sres. Accionistas de Capex S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 21 de agosto de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde para el caso de no obtenerse quorum en la primera, que tendra lugar en San Martin 1225, Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Hotel Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), no siendo la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Dia: 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta; 2") Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios en el Patri-monio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de Auditoria emitidos por los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024; 3") Consideración del destino a dar a los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a una pérdida de \$33,817.355.917, compuesto por i) el Resultado neto pérdida del ejercicio por \$ 35.498.770.952, y ii) la desafectación de la Reserva por Revaluación de Activos por \$ 1.681.415.035; y de la propuesta del Directorio de imputar la pérdida por \$ 33.817.355.917 contra la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas, 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024; 5") Consideración de la remuneración al directorio por un importe de \$200.000.000 (pesos descientos millanes) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (NORMAS, Art. 5, Sección I, Cap. III del Título II); 6") Consideración de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora; 7") Consideración de la retribución del Contador Dictaminante saliente; 8") Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) ejercicio; 9") Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio; 10") Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2025; 11") Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoria para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2025; 12") Aprobación de los Estados Contables especiales emitidos en función de la Resolución General AFIP Nº 3363/12;

NOTA 1: a efectos de asistir a la asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la misma presentando sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., hasta el 15 de agosto de 2024 en Avenida Córdoba 950, 8vo C, CABA, en el horario de 09:30 a 12:00 y de 14:00

NOTA 2: cuando el Accionista sea una persona jurídica u otra entidad, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26 del Capítulo II, Titulo II de las NORMAS de la CNV (T.O. 2013) para poder asistir o registrarse para la asamblea.

NOTA 3: la documentación mencionada en el punto 2) del Orden del Dia se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en AIF de la CNV. Asimismo, ante cualquier consulta sobre esta convocatoria los accionistas podrán remitirla a asambleas@capex.com.ar.

NOTA 4: los Sres. Accionistas deberán presentar, al momento de su registro y al momento de su concurrencia a la Asamblea, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral indicando el registro de inscripción y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Alejandro Gótz

Presidente

# Finanzas & Mercados

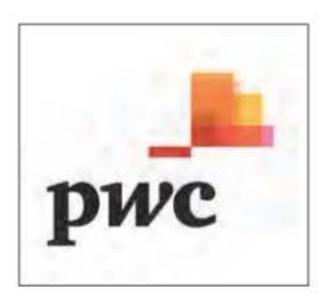

DEBUTA EL NUEVO ESQUEMA MONETARIO

# Anuncian compra de dólares para pagar la deuda: prevén la caída del CCL y el riesgo país



Quirno, Caputo y Bausili, el team de Economía que busca eliminar todos los pesos excedentes de la economía.

Pablo Quirno anunció la compra y el giro de dólares para vencimientos de enero de 2025.

Desde hoy intervención oficial en el CCL. La visión de Fernando Marull y Franco Tealdi.

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Desde hoy el BCRA saldrá a intervenir en el "contado con liqui" tras el anuncio del presidente Milei y de Luis Caputo el sábado: se congela la base monetaria en los niveles actuales y los dólares que compre el BCRA en el mercado oficial se venderán en el CCL.

En los últimos 30 días la base monetaria venía creciendo 27% a \$22,1 billones y en el año 130 por ciento. El problema que enfrentaba el BCRA es que, con cepo cambiario, las compras de dólares que realiza no se corresponden necesariamente con un aumento de la demanda de dinero (el que vende dólares lo hace mayormente porque está obligado, no porque desea pesos) y por ende ese incremento de la base monetaria termina presionando al contado con líquidación, al MEP y al dólar libre.

La duda que surgió tras esos anuncios pasaba por las reservas del BCRA. ¿Cómo hará Santiago Bausili para sumar reservas y así asegurar que el país tiene las divisas para pagar los vencimientos de deuda del 2025? La intención oficial, según información a la que accedió El Cronista, es que será el Tesoro el que compre los dólares para el pago de los vencimientos de enero del 2025.

Anoche el secretario de Finanzas Pablo Quirno comunicó en la red social X que "el Tesoro anuncia la compra y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025. El Ministerio de Economía procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025. Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a mayo ascendió a \$ 2,3 billones. Los u\$s 1528 millones corredpondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado".

"El contado con liqui bajaria con el BCRA buscando bajar la brecha", aseguró a *El Cronista* el economista Fernando Marull. Por su parte, el asset manager Fanco Tealdi señaló que, "de corto plazo, el CCL seguramente experimente una baja puesto que los anuncios del gobierno básicamente blanquean que van a intervenir en la brecha para evitar que esta siga subiendo". Agregó: "Serán semanas interesantes para saber si esto recreará la confianza y el círculo virtuoso de liquidación de exportaciones por baja de expectativas de devaluación".

El miércoles el equipo económico anunciará el fin de los "puts", otro factor que era una traba para la liberación del cepo (ver pág. 15). Esta medida impactará también en la plaza local, con operadores que ven negativamente cualquier postergación en la normalización del mercado cambiario. El desplome del tipo de cambio en la Argentina se debería ver también en la plaza de futuros de Rofex especialmente en las operaciones de corto plazo dado que resaltan la vigencia del crawling peg del 2 por ciento.

En la medida en que se vayan cumpliendo las promesas oficiales y gane credibilidad el congelamiento de la base monetaria, la caída será mayor. Como siempre, el superávit fiscal mensual será clave y más con la función ahora. de acumular dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda del 2025.

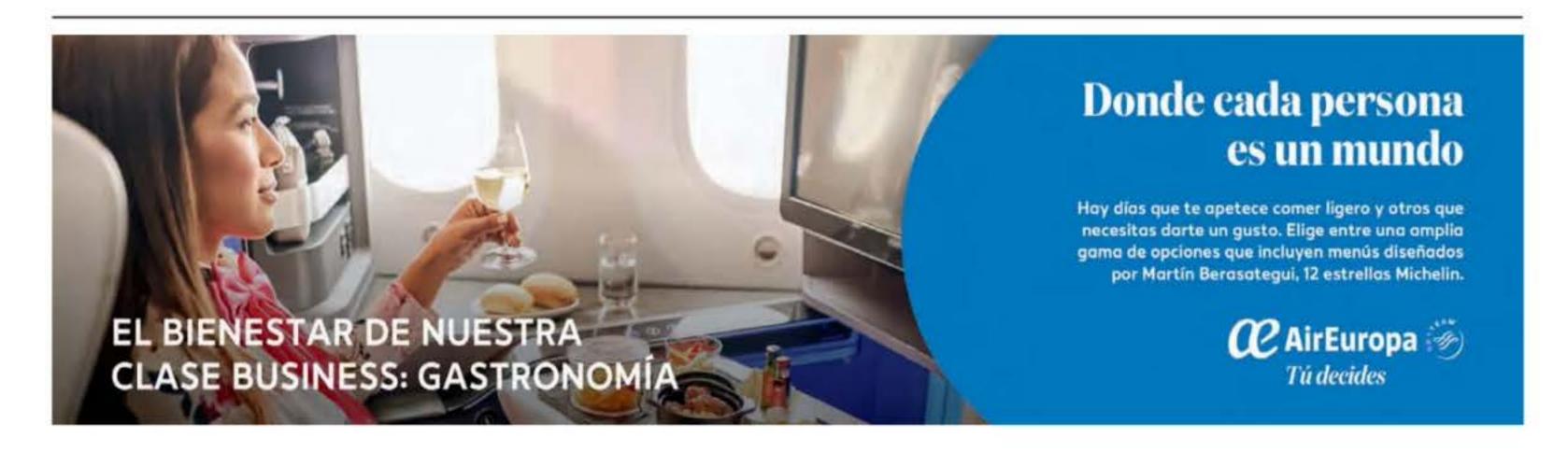

LA ÚLTIMA FUENTE DE EMISIÓN

# Anuncian desarme express de puts con diálogos de a uno con los bancos

En medio de una escena de tensión con el sistema financiero, Milei dijo que el miércoles se desarma el amenazante stock de puts. Negociaciones diversas con cada entidad y variedad de opciones

\_\_ Ariel Cohen

\_\_ acohen@cronista.com

Bajo siete llaves tiene guardado cada uno de los bancos del sistema financiero el tipo de negociación que vienen llevando adelante con el Banco Central para desarmar los put, garantía de recompras de bonos que venían tomando desde la administración económica de Sergio Massa hasta la actual para incentivar la demanda de títulos del Tesoro.

Los eventuales ejercicios de los put implican que el Banco Central se compromete a adquirir los bonos que ofrezcan los bancos, que precisamente pagaron un precio por esos instrumentos junto con la de títulos de deuda del Tesoro. Los bancos se hicieron así de cobertura frente a una caída del precio de los bonos, y de ese modo se disponían a participar de licitaciones de bonos.

En la actualidad, según cálculos del Central, son \$ 17 billones en estos "contratos, por los cuales los bancos deben pagar una prima, les otorgan a las entidades financieras el derecho a venderle al BCRA esos títulos a precio de mercado, en el momento que lo consideren oportuno", según recordó la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

El presidente Javier Milei definió a los put como una de las mayores amenazas de emisión, y por ende de inflación, que pesan sobre la economía argentina, y les declaró la guerra después de haber "ganado la batalla" de eliminar el financiamiento del Central al Tesoro y de lograr seis meses consecutivos de superávit fiscal. A su juicio, sólo quedaban en pie la emisión endógena de los pases pasivos, la que el BCRA producía con la compra de dólares al mercado y, finalmente, la emanada al pagar el ejercicio de estos put por los bancos.

El sábado, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo anticiparon que el miércoles se terminará también con esa última fuente de emisión. "Los puts se están solucionando, con un gran gesto de los bancos, hay que remarcarlo. Se va a solucionar el miércoles con los bancos revendiéndole estos ..

Tras la colocación de fecha cierta por Milei, Caputo habló del gran gesto de los bancos, que ponen en juego rentabilidad.

El stock de los contratos vendidos por el BCRA es de \$ 17 billones y el Gobierno empezó a ver una afrenta en su liquidación.

puts al Banco Central", dijo Caputo en declaraciones a Radio Mitre. A La Nación+, Milei le había indicado "el miércoles se terminan los puts".

El jueves mismo autoridades del Banco Central anticiparon que se estaba en camino de resolver en negociaciones con los bancos. "No queremos exponer posiciones antes de alinearlas todas, porque corre riesgo el trabajo que venimos haciendo con los bancos", dijeron.

Desde la autoridad monetaria estaban tratando de poner paños fríos a la tensión que desde el propio Gobierno habían lanzado hacia los bancos que, precisamente, operaban con estos contratos. "Todas las entidades son iguales y mismos tratamiento. Los contratos, se ejecutaron y se respetaron", explicaron en el Central para bajar el tono. De todos modos, reconocieron la inquietud porque mayormente se habían ejercido en los últimos seis meses.

# QUÉ SE NEGOCIA

Sin embargo, en reserva, las negociaciones con cada entidad no estaban exentas de tensión. Cada banco mantenía conversaciones individuales. Por eso, el viernes hubo pronunciamientos del propio presidente de Adeba en contra de ataque del Gobierno y explicando las características de los instrumentos en juego.

De acuerdo con lo indicado por fuentes de los bancos, cada uno no sólo tiene en juego el manejo de la liquidez que le da tener la opción de vender los bonos, y por ende saber con qué los reemplaza, sino también la rentabilidad del negocio. Sobre



El Central se pone a prueba con el mercado de dólares y los put.

este punto, también para tranquilizar las aguas, es el que opinó Caputo cuando habla de sacrificio del sistema.

Por otro, lado, a pesar del anuncio de un fin a la operatoria, no todos los bancos estarían en condiciones de liquidar de una vez todos los put, sino que están encarando negociaciones de plazos.

"La semana que viene, cuando se termine la opción de las LeFi a cambio de los pases también se tendrá un panorama más claro", dijo un hombre de la banca. "Cada entidad tiene bonos de distinta renta y hay que medir cual put desprenderse primero", advirtió.

Según pudo saber El Cronista, estuvieron sobre la mesa distintas opciones. "Las negociaciones tienen que llegar a un punto que se acuerde un precio acorde con instrumentos de mercado", indicó un referente bancario. EN GUARDIA

# Idas y venidas sobre derechos y obligaciones en un mercado sensibiizado

\_\_\_ A.C.

acohen@cronista.com

A pesar de los anuncios, el viernes Adeba había salido a defender al sector. "El BCRA y el Ministerio de Economía han manifestado públicamente y en reuniones con entidades su intención de ofrecer un rescate voluntario de los puts", recordaron. "Los mismos están plenamente vigentes: los bancos tienen la libertad de ejercer el derecho contractual de vender títulos públicos al BCRA -a precio de mercadopor hasta el monto de los puts en su poder. No hay limitación ni condiciones previas sobre dicho derecho", agregaron. "Cada banco decide en función de su gestión de riesgos y las obligaciones fiduciarias con sus depositantes, acreedores y accionistas. No es más que una operatoria normal".

Antes, Javier Bolzico, titular de Adeba había posteado en X: "El Presidente Milei consideró "golpista" a un banco por venderle títulos al BCRA, ejerciendo un contrato de put. Esa afirmación es injusta e incorrecta, además genera dudas sobre la libertad de comercio. No se debe banalizar el término, considerando la historia de nuestro país", sostuvo.\_\_\_

CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores acconistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.LC. y F., la cual se llevara a cabo el día 9 de agosto de 2024 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asamblea se celebrarà la calle San Martin 140, piso 22", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Dia: 1. Designación de accionistas para suscribir el acta junto con el señor Presidente; 2. Razones para la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de las Auditores e Informe del Sindica, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, 4. Tratamiento del resultado del ejercicio, y destino del mismo. Conformación de la Reserva legal Constitución de una reserva facultativa para capital de trabajo, 5. Consideración de la gestion de los señores directores, gerentes y el señor Sindico, 6. Tratamiento de los honoranos correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. En caso de corresponder, aprobación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el sindico en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550, 7. Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2023, 8. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año; 9. Elección de Síndico Tilular y Síndico Suplente: 10. Designación del contador que dictaminarà sobre el Balance del ejercicio 2024 11 Inscripción en la Inspección General de Justicia de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Para asistir a la Asamblea General Ordinana y Extraordinana los señores Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martin 140, piso 14". Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, hasta el 6 de agosto de 2024, inclusive, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte

para representar debidamente a sus mandantes.

# Computadoras

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 63/2024

Apertura: 26/07/2024 - 10 hs.

Adquisición de computadoras con destino a Delegaciones de la Agencia de Medidas no Privativas de Libertad dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad. FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESEN-TACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el día 26 de Julio de 2024 a las 10 horas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$9,520. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2,268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas: Av. Presidente IIIIa 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - internos 39466 / 68 / 78.

Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





La estrategia del Gobierno apuntar a secar la plaza de pesos y bajar al dólar blue.

HECHA LA LEY

# Rulo del blanqueo: la brecha y nuevas medidas generan un superbeneficio

Quienes regularicen bienes en el país pueden pagar en pesos y se los toman al tipo de cambio oficial, lo que es una ventaja por la brecha cambiaria. Todo el resto debe pagarse en dólares

# \_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

Quien deba regularizar sólo bienes en el país, sin incluir cash ni en la Argentina ni en el exterior, podrá pagar la multa en pesos al tipo de cambio oficial del Banco Nación. En el resto de los casos debe hacerse en divisas, de acuerdo con la reglamentación analizada para elaborar esta nota por Adriana Marinelli, especialista en mercados de capitales.

Pero esta ventana que sacó el Gobierno es, por un lado, para secar la plaza de pesos y, por el otro, tratar de reducir la brecha cambiaria con el blue y los dólares financieros, para impedir que sigan subiendo.

Por lo tanto, se puede ganar el 55% de la brecha cambiaria al vender dólares a través del MEP, contado con liquidación o blue, comprar Lecap a septiembre y pagar el blanqueo el último día. "Se te derrumba el costo. Fijaste brecha al 50%, te capitalizás al 4,5% por mes y en

septiembre al pagar bajaste 75% el costo del impuesto y el anticipo. Una locura", advierten en las mesas.

Lo dicen en alusión al ahorro en Bienes Personales al adelantar el pago con brecha del 55% a favor. "Ese pago lo tenías que hacer sí o sí, te recontra paga la multa y te deja a favor el resultado si luego hay convergencia cambiaria. La estrategia está cantada", comentan los mesadineristas.

Soledad Iglesias, CEO de Expansión Argentina, indica que, en economías como la de Argentina, en las que se calcula que un gran porcentaje de las operaciones se da en el sector informal, siempre es una buena noticia la implementación de un blanqueo. "Sin embargo, cada contribuyente deberá evaluar su condición personal y la conveniencia de regularizar o no su situación frente al fisco".

Considera que, para aquellos que tengan activos sin declarar inferiores a los u\$s 100.000 es una excelente oportunidad para adherir a los beneficios de este régimen, sin abonar el impuesto especial. Además, existe la posibilidad de acceder al régimen especial de pago adelantado de Bienes Personales por los periodos fiscales 2024 al 2027 a una alícuota reducida, asegurando el importe del impuesto a ingresar para esos periodos y en función al patrimonio declarado al momento de adherir. "Algo que, al menos a simple vista, parece un buen combo para aprovechar", asegura Iglesias.

Para Mariano Ricciardi, CEO de la consultora de inversiones BDI, el blanqueo de capitales es una medida controvertida, "pero puede ser efectiva si se maneja correctamente. Permite que los contribuyentes regularicen su situación fiscal y contribuyan a la economía formal, lo cual es positivo".

Uno de los puntos clave es el "escudo fiscal" para quienes ingresan, donde quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros, infracciones administrativas, e inspecciones en curso que se tenga a la fecha del blanqueo. Si alguien quiere "limpiar su pasado" puede ingresar al blanqueo solo para aprovechar el escudo fiscal y limpia su CUIT.

Otro punto importante, a su criterio, es el Régimen de Bienes Personales Anticipado, una medida innovadora que puede incentivar a los contribuyentes a regularizar su situación fiscal de manera proactiva y a la vez gocen de una reducción significativa de impuestos y estabilidad fiscal: "La reducción en las alícuotas impositivas es un atractivo significativo, que podría aumentar la recaudación a corto plazo. Esta es una buena opción para los patrimonios que están en fase de crecimiento o quienes ya saben que van a heredar algo en los próximos años".\_\_\_

EXCHANGES DEBEN ESTAR INSCRIPTAS EN CNV

# Limitan la declaración a las criptos custodiadas en billeteras reguladas

\_\_ Leandro Dario

\_\_\_ ldario@cronista.com

El blanqueo fiscal también tiene su capítulo cripto. El Gobierno de Javier Milei informó cuáles son los requisitos que tendrán que cumplir los contribuyentes para regularizar criptomonedas. Aquellos que quieran hacerlo tendrán que tener sus activos virtuales depositados y custodiados en billeteras que estén inscriptas en el Registro de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

De esta manera, introdujo un nuevo incentivo para que las empresas del sector se inscriban y para que ingresen más fondos y criptoactivos a aquellas que ya lo hicieron. Y penalizó a los usuarios que tengan criptoactivos custodiados en el exterior, que no podrán ser regularizados.

Según el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, "estos bienes se considerarán del país en la medida en que se hubieren encontrado en custodia y/o administración, a la fecha de regularización, de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales que esté inscripto ante la CNV. Además, estipula que "sólo podrán ingresar al Régimen de Regularización si, antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión de la etapa 1, son transferidos a entidades que cumplan tales requisitos, en cuyo caso tendrán que mantenerse allí depositados hasta esa fecha".

Ese plazo culminara el 30 de noviembre de 2024, por lo que corre el reloj para que las exchanges que aún no tienen su inscripción, la consigan, y para que los usuarios depositen sus tenencias en las que billeteras reguladas por CNV.

Así, no podrán blanquear criptomonedas aquellos usuarios que las custodien en "billeteras frías", ni tampoco en billeteras descentralizadas o en exchanges que operen fuera del país.

# REACCIÓN DE LAS EMPRESAS

La industria fintech local celebró la normativa, que reconoce a las empresas registradas en la Argentina e incluye a los activos virtuales en la Regularización de Activos.

"El decreto reglamentario exige transferir los activos virtuales exteriorizados a un exchange o PSAV registrado ante la CNV. Esta exigencia es similar a la que se aplica al dinero en efectivo en estos regímenes, que debe depositarse en cuentas bancarias o comitentes especiales", explicó Juan Pablo Fridenberg, director de Asuntos Públicos de Lemon.

Según informó la CNV, hay más de cincuenta exchanges inscriptas y varias más que aguardan para obtener su número en el registro.

Bitso Argentina, que ya presentó la documentación, también saludó la normativa. "Esto fortalece el ecosistema cripto local, promoviendo una sana competencia entre los PSAV, lo que al final del día garantiza mayor seguridad para los usuarios y fomenta la inclusión financiera, permitiendo el uso de criptomonedas y protegiendo a aquellos que no son expertos en el tema", aseguró Carlos Peralta, responsable de

No podrán blanquear los que custodien en "billeteras frías", ni en descentralizadas o exchanges que operen fuera del país

Las nuevas regulaciones podrían facilitar la incorporación de nuevos clientes, sostienen desde Ripio

Políticas Públicas.

La no inclusión en el blanqueo de criptomonedas custodiadas en el exterior podría también impulsar a las empresas locales. "Anticipamos que las nuevas regulaciones podrían facilitar la incorporación de nuevos clientes motivados por el incremento en la confianza y la búsqueda de participación en el mercado, fomentando un mayor volumen de transacciones y fortaleciendo el ecosistema en general", vaticinó Alejandro Rothamel, Chief Legal Officer de Ripio.

La regularización de activos hasta u\$s 100.000 no tributará una penalidad. En caso de blanquear activos que superen ese monto, se pagará 5%; 10% o 15%, dependiendo de la fecha en que se manifieste la adhesión a la Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.

El plazo para ingresar al blanqueo se extiende hasta el 30 de abril de 2025, pero el Gobierno puede prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año. ASÍ RETIENEN EN SILOBOLSAS

# El agro busca cubrirse y duplica demanda de créditos a los bancos

El sector paga tasas negativas en los préstamos y no tiene que pagar más sobrecosto por no liquidar divisas en el MULC. Para los bancos, es más seguro prestarle a ellos que a las pymes

Mariano Gorodisch

. mgorodisch@cronista.com

Una medida del Banco Central implicó menor acumulación de reservas para la propia entidad a partir de este mes, porque el BCRA dispuso no renovar desde el 1º de julio la circular que imponía un mínimo en la tasa de financiamiento bancario a la que pueden acceder productores cuando mantenían un stock de soja superior a 5% de su producción. La norma, promulgada en septiembre de 2022, venció el 30 de junio pasado y fijaba un piso equivalente al 120% de la tasa de política monetaria.



El Banco Central no logra acumular reservas ante esta disyuntiva

"Esta decisión constituye un paso más en el camino trazado por el BCRA con miras a normalizar el funcionamiento del sistema financiero y fomentar el crédito doméstico al sector privado productivo", precisaba el comunicado.

Lo cierto es que desde entonces los bancos notan que se duplicó el interés de parte de los agroexportadores por los créditos, ya que les convienen financiarse a tasas negativas, de menos del 30%, y mantener su stock en silobolsas, el famoso 'chorizo blanco' que se ve cuando uno pasa con el auto por las rutas bonaerenses.

Para las entidades, es mucho más seguro prestarle al sector agrícola antes que a las pymes, que por la caída en la actividad económica la mora siempre es

Como los agroexportadores tienen créditos más baratos, a muchos de ellos les conviene endeudarse en pesos a tasas bajas antes que vender a un dólar blend.

Al caer la liquidación, no sólo afecta la acumulación de reservas del BCRA, sino también hay menos oferta de dólares en el CCL, lo que trajo aparejado una suba en el precio del dólar en la Bolsa, que actúa como una suerte de hermano mayor del blue.

Para las entidades, es mucho más seguro prestarle al sector agrícola antes que a las pymes, que la mora siempre es mayor

Como los agroexportadores tienen créditos más baratos, a muchos de ellos les conviene endeudarse en pesos a tasas bajas

Un informe de First firmado por su socio, Guillermo Barbero, hace hincapié justamente en este incremento, que ya empezaba a notarse desde mayo por la caída en las tasas: "En relación a los préstamos comerciales, esta línea vio su saldo incrementado en un 24,1% en el mes, muy por encima de la inflación esperada, ubicándola con un stock de cartera de \$ 12.489.404 millones, Respecto del mismo mes del año anterior la suba es de 198,2%, en este caso por debajo de los valores del IPC esperados para este período". Esta línea sigue siendo el motor que lidera la recuperación de los créditos en pesos al sector privado.\_\_\_







Lunes 15 de julio de 2024 El Cronista

# Negocios



# Se expande el conflicto de SanCor

El gremio lácteo, Atilra, anunció un inminente paro nacional en la industria lechera. Lo hizo en el marco del conflicto con SanCor.



**Jonathan Gerszberg** Gerente General de Dreamco

# "Ojalá la apertura de importaciones nos obligue a las empresas locales a subir la vara en nuestra propuesta de valor"

Tras convertirse en uno de los jugadores más relevantes del consumo masivo, el empresario cuenta los planes de la empresa

# PALABRA DE CEO

\_\_\_ Juliana Monferrán

\_\_ jmonferran@cronista.com

n solo dos años, Jonathan Gerszberg, gerente general de Dreamco, transformó la empresa que compró junto a tres socios en uno de los jugadores del sector de consumo masivo al que hay que mirar.

Luego de transformar Alicorp en Dreamco, a fines de 2021, con la compra de las operaciones locales de la firma peruana, la compañía local, que en 2023 creció un 14% en volumen, fue por más y en marzo de este año sumó a su portafolio Ariel y Magistral, dos emblemáticas marcas que pertenecían al gigante norteamericano del consumo masivo, P&G, quien meses después dejó el país luego de venderle el resto de sus marcas a la también argentina Newsan, que hasta el momento se concentraba en la fabricación y venta de electrodomésticos, bicicletas y monopatines eléctricos, movilidad y alimentos de exportación.

Así, el mercado local que hace

unos años estaba dominado por players internacionales pasó a tener fuertes competidores locales. "Le damos la bienvenida a un competidor más que tenga ganas de crecer en Argentina porque todo lo que sea a favor del consumidor es bueno y nos eleva la discusión de tener más compañías compitiendo en el mercado", dijo el número uno de Dreamco al ser consultado por la

## entrada de Newsan al sector. **-¿Cómo se prepararon para**

entrar fuerte en el sector? -Estos dos años hicimos una trasformación fenomenal de la compañía. Antes de la adquisición de las marcas Ariel y Magistral nos focalizamos en tres cosas que nos parecían importantes pensando en una compañía en crecimiento: la primera retener atraer y desarrollar talento; la segunda, invertir en nuestras planta para aumentar la capacidad industrial, para mejorar la competitividad de costos nuestro negocio y la tercera, obviamente, desarrollar portafolio de productos, tanto de los que tiene que ver con los aspectos más técnicos de la categoría o, por ejemplo, repensar el packaging. Y lo hicimos con un foco que seguramente no es único, pero creo que sí es distintivo, como una compañía que está centrada en los consumidores locales, en la geografía específica en la cual operamos. Y nos fue muy bien, en estos dos años crecimos alrededor de 20% en volumen y logramos mejorar la rentabilidad de nuestro negocio.

# −¿Cómo lo lograron?

-Empezamos a desarrollar bien las categorías, había muchos proyectos que históricamente la compañía podría haber hecho pero por decisiones de los accionistas anteriores (NdR: Alicorp) no se hacían. Nosotros decidimos empezar a invertir en algunas automatizaciones, en alguna mejora de línea. Por ejemplo, antes casi para ninguna categoría soplamos las botellas dentro de nuestra planta y decidimos comprar sopladores y eso además trae ahorros en logística. Hicimos muchos proyectos de portafolio, de proceso, de infraestructura que nos permitieron mejorar la rentabilidad significativamente. Hoy estamos en el promedio de mercado o inclusive mejor en una compañía a la que históricamente le había costado. Antes de la compra de Ariel y Magistral ya podíamos decir que estamos en 8 de cada 10 hogares en Argentina, por lo menos. Logramos hacer algo que la compañía, en términos de tamaño y organización, no había podido hacer por lo menos en los 30 años de los cuales yo tengo información.

# −¿Hoy que market share tienen en cada categoría?

-En champú, por ejemplo, donde estamos con Plusbelle, tenemos entre el 25% y el 30% de lo que se vende en Argentina. En el caso de Zorro, somos la segunda empresa en lo que es detergente para lavar la ropa, inNegocios 19

clusive estábamos por encima de Procter antes de la transacción. Somos top 3 en casi todas las categorías donde jugamos.

### -¿Esta performance tiene que ver con el contexto argentino, además de la reconversión de la empresa?

-No estoy tan seguro que tenga que ver con el contexto. El año pasado hicimos inversiones en plata por un poco más de u\$s 5 millones lo que nos permitieron capturar demanda que teníamos y no podíamos abastecer.

En cuanto al contexto, en este momento particular puede ser que alguna de nuestras marcas sean un refugio de valor para un consumidor que está viviendo la caída de su salario real. De hecho, nosotros hemos caído menos de lo que cayó el mercado en el primer trimestre, que fue unos 15 puntos. Nuestra caída, en cambio, es de un dígito.

# −¿El objetivo es entrar en el segmento de precios altos?

—Sí, por ejemplo, hace tres años lanzamos Plusbelle Escencia y hoy pesa 5 puntos de los 30. Lo medimos solo, no como Plusbelle. Es decir, tiene relevancia por si por si sola. Y con Zorro presentamos un suavizante Deluxe.

### −¿Por eso la decisión de comprar la dos marcas de P&G?

—Se habla mucho de las marcas, pero vimos en la transacción tres cosas que nos parecieron interesantes: por supuesto, las marcas que son muy reconocidas. Pero adquirimos también otras cosas que para nosotros son igual de relevantes. La primera es una capacidad industrial buenísima que nos permite desarrollar en mayor medida los negocios que adquirimos, y potenciar el resto. La planta, una de las mejores que vimos en mucho tiempo, está en el Parque Industrial Pilar.

## –¿Tiene capacidad para producir otros productos?

—Tenemos capacidad industrial por encima de lo que teníamos. Y lo otro, que no es menor, incorporamos un equipo súper profesional, 340 personas. Además de estar muy comprometidos, nos dan una visión distinta sobre algunos temas que nos permite como compañía crecer y subir nuestro estándar. Hoy estamos trabajando en muchos proyectos donde nos estamos apoyando en el equipo que trabajaba en P&G.

## –¿Esto se suma a la inversión que hicieron en sus plantas para ampliar la capacidad?

-Exacto. Y este año estamos invirtiendo, fuera de la transacción, u\$s 6 millones más en capacidad industrial.

### -¿La apuesta es a recuperar lo perdido y crecer en un año de caída de consumo?

—Sí, pero es una compañía cuyos accionistas son argentinos, viven en la Argentina y tenemos la convicción de que este negocio gestionado cómo con el equipo y los capabilities adecuados es una compañía que puede apostar a crecer con un horizonte de largo plazo. Las situaciones del momento tienen menor relevancia que la visión de largo plazo.

# -¿La situación también da estas oportunidades?

 No lo sabemos, pero sería una buena hipótesis.

# −¿Qué planes tienen para las nuevas marcas?

—Queremos consolidar el negocio actual y después analizar las posibilidades de diversificación. Lo que sí sabemos es que hay una oportunidad por que cuando miras la historia se ve que estás marcas fueron mucho más relevantes de lo que son hoy. Pero la salud marcaria está intacta.

### -¿Siguen buscando marcas?

–Nuestra estrategia es de crecimiento y de largo plazo, la forma de realizarlo depende de la categoría y la situación en particular. Nosotros no pensamos en adquirir marcas lo que decimos es que queremos participar de cierto mercado o queremos tener una propuesta de valor en tal lugar, eso lo puedo hacer tanto orgánicamente como por una adquisición. Hoy, no estamos evaluando ninguna marca.

¿Pero son uno de los jugadores a los que se les podría hacer una propuesta?

Sí, claro. Nuestro ADN es expansivo. Si hubiera alguna oportunidad la miraremos, en el interim tenemos un montón de proyectos orgánicos que el año pasado estuvieron on hold.

### –¿Qué significa para tu negocio la apertura de las importaciones?

—Es demasiado pronto para entender el impacto a largo plazo. Ojalá que genere mayor oferta de productos y mayor competencia porque al fin y al cabo para nosotros, que somos una compañía netamente local, eso nos impone ver otras cosas y tener que subir la vara en términos de portafolio y obligarnos a tener una mejor propuesta de valor.

## −¿No tenés miedo a competir por precio?

-Con la escala que tenemos en nuestro negocio me cuesta creer que haya un tema de precios. Si creo que puede haber un tema de oferta, que haya una oferta mucho más profunda, de más alternativas.

# −¿Qué desafíos tienen hoy?

-Hoy estamos focalizados en terminar de integrar el negocio: unificar un montón de oportunidades para pensar cómo aprovechar y no queremos perder el envión que te da una transacción donde la gente está con un montón de proyectos. Estamos a la mitad del camino en ese proceso que incluye innovaciones de corto plazo, pero también iniciativas de largo como entrar en nuevas categorías. Prioridad número dos es concretar proyectos internos orgánicos de crecimiento, que pusimos en pausa principalmente por estar abocados a la compra. Y, el tercero, estar al nivel de la situación, somos conscientes que ahora el mercado nos mira distinto. Por ejemplo, desde que anunciamos la transacción hemos estado sujetos a una competencia feroz de jugadores que

estaban acostumbrados estar

solos e imponer las reglas.\_\_

**BUENOS AIRES - CURITIBA** 

# JetSmart inauguró una ruta a Brasil y se prepara para los cielos abiertos

DENVIADA ESPECIAL



Lola Loustalot lloustalot@cronista.com Curitiba, Brasil

La aerolínea de bajo costo JetSmart inauguró una nueva ruta internacional directa desde Buenos Aires hacia Curitiba, en Brasil. Así, suma un nuevo destino en la región -y el cuarto hacia el país vecino- en el que competirá con la aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

La ruta Buenos Aires-Curitiba ofrecerá un total de 186 asientos y tendrá tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados.

"Con nuestros vuelos estamos ofreciéndoles a los argentinos la posibilidad de trasladarse rápidamente a una ciudad líder en materia de innovación: Curitiba fue seleccionada como la más inteligente del mundo, teniendo en cuenta las estrategias globales desarrolladas que combinan proyectos, iniciativas e implementaciones de políticas para sus ciudadanos", comentó Gonzalo Pérez Corral, gerente general de JetSmart para la Argentina.

Según datos de la propia compañía, la low cost creció 52% en 2023, respecto al año anterior, ya que transportó un total de 8,5 millones de pasajeros a nivel global. De cara a 2024, la compañía espera crecer otro 50 por ciento.

La presencia internacional de la empresa se acentúa a medida que su flota de aviones crece: hoy opera un total de 36 aeronaves mientras que, según confirmaron fuentes de la compañía, la aérea ya firmó un contrato con Boeing-proveedor mundial de aeronaves comerciales- para llegar a un total de 124 aviones para 2028.

De hecho, en medio de las discusiones por los Cielos Abiertos y tras la desregulación del mercado aerocomercial, que tiene el objetivo de que cualquier aerolínea pueda volar a cualquier destino del país sin restricciones de frecuencia o capacidad, la aérea afirmó estar

La ruta Buenos Aires-Curitiba ofrecerá 186 asientos y tendrá tres frecuencias martes, jueves y sábados.

En medio de la discusión de cielos abiertos, la aerolínea amplia sus conexiones en toda la región

planeando ampliar aún más sus conexiones internacionales en toda la región.

Esta semana, el Gobierno aprobó la reglamentación para modificar el Código Aeronáutico. Lo hizo mediante la oficialización de la norma en el Boletín Oficial (decreto 599/2024), que tiene el fin de

mejorar la competitividad del sector mediante un "reordenamiento integral de la legislación aerocomercial para dotar al mercado de un entorno competitivo que otorgue la suficiente flexibilidad para llegar a todas las ciudades argentinas, pilar fundamental, no solo de su integración federal, sino fundamentalmente del desarrollo económico y turístico", expone el documento oficial que se publicó este miércoles.

Las principales modificaciones de la norma son la posibilidad de cada aerolínea de elegir su propio servicio de rampa, la liberación contractual, lo que les permitirá realizar sus propios contratos con la única aprobación de la ANAC -anteriormente limitado- y la quita de privilegios de franja horaria y capacidad aeroportuaria para Aerolíneas Argentinas.

Esto, según la compañía, es un "gran paso para la Argentina que, sin dudas, traerá mayor competencia y mejores beneficios para los turistas, que podrán acceder a más opciones y mejores condiciones".

De cara a la temporada de invierno, la low cost ya planificó más de 160 frecuencias semanales, hacia destinos domésticos e internacionales. La aérea de bajo costo tiene operaciones domésticas en Chile, la Argentina, Perú y Colombia y más de 75 rutas en toda la región con servicios a Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Si bien el sector aeronáutico tiene buenas expectativas para este año, por la alta carga impositiva local, comprar un pasaje desde la Argentina sale 60% más caro que haciéndolo desde Brasil para el mismo tramo\_



Con 36 aeronaves actuales, JetSmart proyecta llegar a 124 aviones en 2028

# Servicios Servicios



TURISMO

# Aeroparque, con nuevos servicios e infraestructura

Aeropuertos Argentina amplió servicios e infraestructura en el Aeroparque Jorge Newbery de cara al inicio de las vacaciones de invierno. Se habilitaron nuevas vialidades de ingreso, señalética, cubiertas de lona tensada en los sectores de espera de autos particulares, se amplió el área exterior en Arribos Internacionales con incorporación de piso podotáctil para personas con movilidad reducida, así como una nueva área de control de seguridad de PSA en Embarque doméstico, entre otras obras.

Aeroparque cuenta con una amplia variedad de servicios para los usuarios. Desde gastronomía con marcas reconocidas hasta un asistente virtual, están disponibles para lograr una gran experiencia dentro del aeropuerto.

Durante julio se proyecta que pasarán por allí 1.437.608 pasajeros y se moverá un promedio de 360 vuelos diarios.\_\_

# BIOCOMBUSTIBLES

Evonik anunció la expansión de la capacidad de producción de metilato de sodio en su planta de Rosario. La inversión responde a la creciente demanda de biocombustibles en la región y aumentará la capacidad de producción anual en un 50%, de 60.000 a 90.000 toneladas. Para conmemorar la ocasión y celebrar además el 10º aniversario de operaciones, se llevó a cabo una ceremonia en la planta con autoridade y socios de la empresa.\_



Evonik celebró por partida doble



Emprendimiento en zona norte

# **DESARROLLO INMOBILIARIO**

Inmobiliaria Narvaez inicia la comercialización de Brück Boulogne. Un proyecto pensado con opciones para vivir una nueva experiencia: la del trabajo en casa. Emplazado sobre 5 lotes unificados, consta de 2 edificios de departamentos de 3 pisos cada uno, conectados por un área verde central. El edificio ubicado sobre la Av. Rolón 1943 cuenta con unidades monoambientes, mientras que el de Medrano 1960 tiene unidades de dos ambientes. Más en www.narvaez.com.ar.\_

# LANZAMIENTO

KTM Argentina lanzó en el mercado a la nueva KTM 1290 Super Adventure S, un modelo de alta cilindrada que estrena nuevos esquemas de color, así como mejoras a nivel estético y electrónicas, lo cual logra una mejor ergonomía y comportamiento, especialmente en rutas, a nivel general. Se sitúa en el segmento de las motos maxitrail y de mayor cilindrada producida en Argentina, junto a la versión 1290 R lanzada en el 2023.\_\_\_



El nuevo modelo de KTM

### BBVA SEGUROS



Juan Gil Libarona, designado gerente general en la Argentina

Licenciado en Economía, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene un posgrado en Economía en la Torcuato Di Tella (UTDT). Se incorporó a BBVA Consolidar en 2004 donde llegó a liderar el área de Planeamniento y Control de Gestión hasta 2013, cuando pasó a BBVA a cubrir diferentes roles en el área de Finanzas. Hasta ahora, era Jefe de Gabinete de Presidencia en el banco.\_\_\_

### RENAULT



Leandro Colombato, director de Proyectos LCV Latam

Argentino, tiene más de 32 años en el grupo. Trabajó en la Argentina, Brasil y Francia. Egresado del Instituto Técnico Renault, es ingeniero mecánico (UTN) y tiene un MBA en Global Management and Business (Cedep Francia). Fue director del proyecto del modelo Clio y cocreador de Oroch. Su anterior posición fue como director global de Ingeniería de vehículos utilitarios en Francia, donde desarrolló la reciente gama de Kangoo, Trafic y Master .\_\_\_

# LLYC



Americo Vizer, nuevo South Latam Creative Director de la firma

Será responsable de la estrategia, ideación e implementación de campañas creativas para todos los clientes de LLYC en la región Latam Sur. Licenciado en Publicidad (FAAP), trabajó en agencias como Publicis, África DDB, Talent Marcel, BETC, Havas+ y FCB, para clientes como Bradesco, Itaú, P&G, Reckitt & Benckiser, Nestlé, Mitsubishi, Chevrolet, Peugeot, Hyundai, Hershey's, Mapfre, Stella Artois, Brahma, Heineken, Vivo y Claro.\_\_\_

### FORMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Banco Santander y Google cerraron un acuerdo para ofrecer formación gratuita en Inteligencia Artificial para mayores de 18 años de cualquier país. El curso que se ofrece en www.santanderope nacademy.com permitirá a los usuarios aprovechar el potencial que ofrece esta tecnología para aplicarla tanto en su vida laboral como personal. Mejorar la productividad, adquirir conocimientos básicos y desarrollar las habilidades necesarias para automatizar tareas, generar ideas y resolver problemas de forma más eficiente serán algunos de los resultados obtenidos con esta formación....



# **GASTRONOMÍA Y ENOTURISMO**

La bodega Terrazas de los Andes presenta su propuesta de gastronomía y enoturismo la zona de Perdriel, en Luján de Cuyo, para el arranque de las vacaciones de invierno. Este mes obsequiará una clase de cocina para niños a quienes vayan a disfrutar del menú armonizado de pasos o adquieran la visita con degustación "Grand: El arte del Assamblage". La clase tendrá una duración de 90 miuntos, durante los cuales los niños aprenderán a hacer, de la mano de los cocineros de Terrazas de los Andes, sopa y pilla y alfajorcitos (edad mínima: 3 años). Además, estará disponible la zona de juegos. Más en terrazasdelosandes.com.ar\_\_\_



# **BENEFICIOS Y PROMOCIONES**

Naranja X presenta "Pa' que te rinda", una nueva propuesta que consiste en un paquete de beneficios, descuentos y promos exclusivas. Dentro de los beneficios se destacan: 3 cuotas sin interés con Plan Z en compras en supermercados y mayoristas (todos los días) y en carga de combustible en YPF (los lunes) usando la tarjeta de crédito Naranja X; 20% de descuento y reintegro en el acto en fast food y cine con tarjeta de débito Naranja X los fines de semana (tope \$3.000); cuenta remunerada gratis y una tasa con rendimientos diarios sin esperar vencimiento; préstamos en el acto desde la app, incluso para personas sin antecedentes crediticios.

El Cronista | Lunes 15 de julio de 2024

# Info Technology



# Huawei, con nuevo sistema operativo propio

La tecnológica china tiene listo su nuevo sistema HarmonyOS Next, que no está basado en Linux y le permite dejar atrás a Android



Arrebatos y asaltos a punta de pistola en la zona metropolitana tienen como objetivo la sustracción de smartphones

PELIGRO PARA LOS USUARIOS

# Roban 10.000 celulares por día en el AMBA y crece el riesgo de estafas

La sustracción de dispositivos representa el 27% del total de robos en Argentina. El transporte y la vía pública son dos de los lugares predilectos por los ladrones para cometer estos delitos

\_ Matías Rufino

\_\_ mrufino@cronista.com

De acuerdo al estudio realizado por la empresa, el hurto de celulares representa el 27% del total de robos en Argentina. Además, hay tres daños que surgen de los arrebatos de smartphones a nivel mundial: el costo de reposición del dispositivo, la exposición de la identidad de la víctima y el acceso a recursos económicos/financieros a través de los teléfonos.

Por otra parte, el nivel de robos de celulares en la Argentina se destaca sobre otros países de la región. Por ejemplo, datos de la Policía Nacional de Perú indican que cada hora se denuncian aproximadamente 200 casos de robos de equipos (lo que se traduce en 4800 dispositivos diarios) a nivel nacional. En Colombia, son 3500 los dispositivos que se hurtan por día (cerca de 146 por hora).

# **POTENCIALES VÍCTIMAS**

Según reveló BTR Consulting, los jóvenes de entre 14 a 20 parecen ser el "blanco fácil" de los delincuentes. "En el transporte Grave: en el área metropolitana de Buenos Aires se sustraen más de 400 teléfonos por hora

A los robos de los equipos suelen sucederle el robo de identidad y la incursión en cuentas bancarias público, mediante un arrebato o el saqueo de un bolsillo o mochila. Esos son los medios de robo más frecuentes y, en gran medida, son a punta de pistola", remarcó Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting.

En tanto, el 32 por ciento de las personas de entre 50 y 60 años son los más proclives a caer en estafas bancarias y fraudes financieros digitales.

Si bien este es un delito que ocurre de forma virtual, también es una de las opciones que manejan los ladrones cuando atacan a un individuo y le roban su dispositivo.

Asimismo, el experto de la compañía de ciberseguridad explicó que, de acuerdo a los reportes que ellos publican, los casos aumentaron de 9.000 a 10.000 en lo que va del 2024. Y los grupos más afectados son los adolescentes o adultos jóvenes.

Se trata de grandes consumidores de tecnología, que utilizan sus teléfonos para redes sociales, juegos, comunicación y educación. "Esto los convierte en objetivos visibles y atractivos para los delincuentes", consideró Zurdo. Además, comparó a los dispositivos con un artículo de moda, a causa de su constante exhibición, y esta cuestión posiciona los usuarios como "potenciales víctimas para los delincuentes".

### **MEDIDAS PARA LOS USUARIOS**

Luego de haber obtenido ilegalmente el celular de una persona,
los delincuentes inician su modus operandi. Primero, utilizan
el PIN del individuo (también el
reconocimiento facial, en algunos casos) para desbloquear el
teléfono y luego prueban el
mismo código para acceder a
otras aplicaciones bancarias y
billeteras, entre otras cuestiones.
Ciertos usuarios no cuentan con
protección de seguridad en sus
dispositivos y son vulnerados.

En caso de tener éxito y robar el dinero de las víctimas, Gabriel Zurdo señaló que "los estafadores pueden causar estragos accediendo a sus otras cuentas digitales", mediante el restablecimiento de contraseñas para plataformas bancarias y a la espera de que la "autenticación de un solo paso" se envíe al teléfono robado. Con el código en sus manos, los delincuentes "pueden restablecer fácilmente la contraseña de la cuenta y obtener un control total".

Para eludir este gran dolor de cabeza, desde BTR Consulting recomiendan a los usuarios a no utilizar sus dispositivos en el transporte público y vía pública, no guardarlo en los bolsillos traseros del pantalón o en bolsillos de mochilas, no perderlo de vista en mostradores o lugares públicos y, cuando sea posible, usar auriculares para atender llamadas en la calle.

En esa misma línea, las personas que sufran el robo de su teléfono celular, deberán radicar la denuncia, dar de baja su tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) y pedir el bloqueo de IMEI. A su vez, el CEO de la compañía instó a los usuarios a tener dos PINs diferentes en sus smartphones.

"En este punto, el usuario se encuentra en una verdadera carrera contra el tiempo y es fundamental que borre su teléfono de forma remota para poder proteger sus datos de miradas indiscretas y evitar que se produzca un fraude de identidad", aseguró Zurdo.

Lunes 15 de julio de 2024 El Cronista

# Mundo & Finalcial Times



# La UE contra Musk

Bruselas amenazó a X con imponer fuertes multas por cuestiones de transparencia en las redes sociales, como permitir que los usuarios pudieran comprar el tilde azul, antes reservado para los usuarios verificados.



Los detalles del atentado a Trump fueron seguidos minuto a minuto en el hotel donde hoy se desarrollará la convención republicana

EL PRESIDENTE BIDEN HIZO UN LLAMADO A FAVOR DE LA UNIDAD

# Atentado a Trump: la seguridad quedó en el centro de la campaña

Las investigaciones indican que el tirador actuó solo. Estaba registrado como republicano. El arma había sido comprada por su padre. Los analistas creen que se reforzará al voto a Trump

\_\_\_ Washington \_\_\_ Reuters

El presidente Joe Biden condenó ayer el intento de asesinato contra Donald Trump, instó a los estadounidenses a unirse y ordenó revisar la seguridad del acto en el que el candidato republicano resultó herido por un solitario atacante juvenil, que le disparó desde 140 metro con un fusil semiautomático.

Biden dijo que tuvo una breve pero buena conversación con Trump el sábado por la noche y señaló que está "sinceramente agradecido de que esté bien y recuperándose". A continuación, remarcó que había ordenado una revisión de la seguridad en medio de preguntas sobre cómo el tirador fue capaz de llegar a una posición para abrir fuego contra Trump.

El candidato republicano, de 78 años, fue atacado el sábado cuando comenzaba un discurso de campaña en Butler, Pensilvania. En ese momento sonaron varios disparos y uno de ellos rozó la oreja derecha del expresidente, manchando su cara de sangre.

Trump gesticulaba desafiante, con el puño en alto, mientras los agentes del Servicio Secreto se lo llevaban del lugar a toda prisa.

El FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park (Pensilvania), como autor del intento de asesinato. Estaba inscrito como republicano, según los registros electorales del estado, y había hecho una donación de 15 dólares a un comité de acción política demócrata cuando tenía 17 años.

Las fuerzas del orden dijeron a la prensa que aún no habían identificado el móvil del ataque. Tanto republicanos como demócratas buscarán pruebas de la afiliación política de Crooks, en su intento de hacer creer que el partido rival representa el extremismo.

El tiroteo se produjo a menos de cuatro meses de las elecciones del 5 de noviembre, en las que Trump enfrenta una revancha con el presidente demócrata Biden. La mayoría de los sondeos de opinión, incluidos los de Reuters/Ipsos, muestran a ambos en una reñida contienda.

El tiroteo agitó el debate en torno a la campaña, que recientemente se había centrado en si Biden, de 81 años, debería abandonar la carrera tras su desastrosa actuación en el debate de junio.

La campaña de Biden había estado tratando de reajustar su mensaje, describiendo a Trump como un peligro para la democracia por sus continuas afirmaciones falsas sobre el fraude electoral, pero el sábado dijo que suspendía su publicidad política por ahora.

# EL PERFIL DEL ATACANTE

El sospechoso fue abatido por agentes del Servicio Secreto, según la agencia, después de que abriera fuego desde el tejado de un edificio a unos 140 metros del escenario donde Trump estaba hablando. Cerca de su cuerpo se recuperó un rifle semiautomático del tipo AR-15.

El arma fue adquirida legalmente por el padre del sospechoso, informaron ABC y el Wall Street Journal. En su coche se encontraron materiales para fabricar bombas, reportó AP, citando fuentes. Una persona que asistió al mitin murió y otros dos espectadores resultaron heridos de gravedad.

Aunque los tiroteos son habituales en Estados Unidos, el ataque fue el primero contra un presidente o un candidato de un partido importante desde el intento de asesinato del presidente republicano Ronald Reagan en 1981.

Trump debe recibir la nominación formal de su partido en la Convención Nacional Republicana, que comienza hoy en Milwaukee.

Horas después del ataque, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, citó a declarar a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, en una audiencia prevista para el 22 de julio.

# LA VISIÓN DEL MERCADO

Según analistas financieros, el tiroteo eleva las probabilidades de Trump de recuperar la Casa Blanca, y en consecuencia, esta semana aumentará las operaciones en los mercados que apuestan por su victoria.

Hasta ahora, los inversores habían reaccionado a la perspectiva de una presidencia de Trump empujando al dólar al alza y posicionándose para un aumento de los diferenciales de rendimientos de los bonos Tesoro estadounidense, operaciones podrían fortalecerse en la próxima semana, dijo Rong Ren Goh, gestor de cartera en el equipo de renta fija de Eastspring Investments.

"Es probable que la elección sea aplastante. Esto probablemente reduzca la incertidumbre", dijo Nick Ferres, director de inversiones de Vantage Point Asset Management, citando encuestas que mostraron un aumento del apoyo a Ronald Reagan después de un intento de asesinato en 1981.

Desde una actuación titubeante frente a Trump en un debate presidencial hace dos semanas, Biden se ha enfrentado a crecientes dudas de donantes, simpatizantes y compañeros demócratas sobre su capacidad para vencer a Trump y mantenerse a la altura de las exigencias del cargo.

Con Trump, los analistas de mercado esperan una política comercial más dura, menos regulación y normas más laxas sobre el cambio climático.

**Financial Times** 23 El Cronista | Lunes 15 de julio de 2024

NUEVOS ESTUDIOS

# Inflación versus expectativas: cómo juegan los sesgos en la economía

En algunos casos, lo que podría parecer un sesgo puede en realidad proporcionar información útil y ayudar a predecir episodios de crecimiento desenfrenado de precios

### Soumaya Keynes

Pregúntele a las personas qué piensan que sucederá con la inflación en el futuro, y obtendrá respuestas bastante peculiares. En promedio, predicen demasiado crecimiento de precios y también hay mucho desacuerdo entre ellos. Esto es incómodo para los economistas, quienes a menudo preferirían evitar tales complicaciones. Algunos dudan que las encuestas a hogares sobre inflación sean útiles en lo absoluto.

En el contexto de un dolorosamente alto crecimiento de precios, en los últimos años ha habido una ola de investigación sobre la inflación. Ha confirmado que las personas tienen sesgos, pero que sus opiniones no deben ser descartadas. Una revisión reciente lo resumió con tacto de la siguiente manera: "Estas personas son los sujetos que los economistas pretenden estudiar: tal vez sean idiotas, pero son nuestros idiotas" [Fofana, S., Patzelt, P. y Reis R. Household Disagreement about Expected Inflation].

¿Qué sabemos exactamente? La mayoría no llevamos calculadoras en nuestras cabezas. Nos afectan más las subas de precios que lo que nos alivian los descuentos, y prestamos atención a los precios de las cosas que compramos con más frecuencia, no a lo que más pesa en nuestro presupuesto.

Más específicamente, somos influenciados por los precios de productos particulares, aunque en el reciente episodio inflacionario, Paula Patzelt y Ricardo Reis de la London School of Economics advierten contra exagerar este efecto. Sí, nuestras expectativas son sensibles a los precios de la energía, pero

estiman que su gran aumento solo explica alrededor de una sexta parte del reciente aumento en las expectativas de inflación promedio en Europa.

Otro hallazgo reciente confirma que cuando la inflación es baja, la gente tiende a ignorarla. Pero a medida que aumenta, también lo hace el valor de estar informado, junto con la precisión de las percepciones. La mala noticia para los dirigentes políticos que intentan mantener las expectativas ancladas es que las de las personas mejor informadas se vuelven más difíciles de moldear.

En promedio, en este siglo, el tercio más pobre de los estadounidenses encuestados ha esperado que la inflación a un año vista sea aproximadamente un punto porcentual más alta que el tercio más rico. Parte de la diferencia podría ser real, si, por ejemplo, aquellos con ingresos más bajos han visto recientemente una mayor parte de su presupuesto consumida por los precios exorbitantes de los alimentos. Aquellos que ya están economizando también encontrarán más difícil 'cambiar' a productos más baratos.

Pero parte puede ser sesgos en la memoria de las personas. En una investigación no publicada, Weber y Francesco D'Acunto de la Universidad de Georgetown comparan lo que la gente dice que pagó por la leche con lo que realmente pagó, utilizando datos de escáner. La gente acierta bastante en los precios actuales. Pero cuando se trata de precios de hace un año, entre una cuarta parte y un tercio de ellos (particularmente aquellos con ingresos más bajos) subestiman sistemáticamente lo que pagaron, y por lo tanto sobreestiman la inflación.

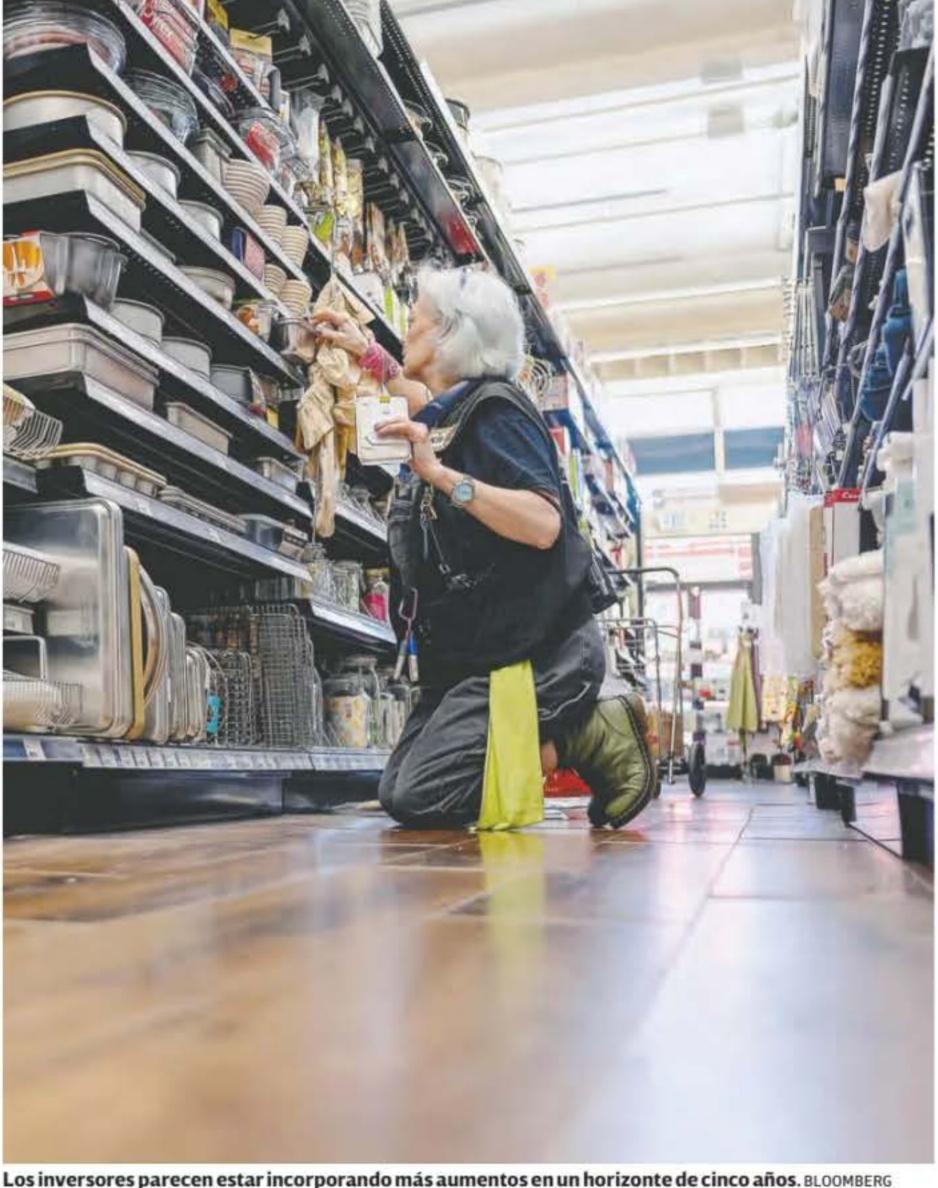

Prestamos atención a los precios de las cosas que compramos con más frecuencia, no a las que pesan en el presupuesto.

Cada vez hay más evidencia sobre cómo las expectativas de inflación se traducen en decisiones de gasto y trabajo

El partidismo estadounidense también puede ser un factor. Carola Binder de la Universidad de Texas en Austin, Rupal Kamdar de la Universidad de Indiana y Jane Ryngaert de la Universidad de Notre-Dame encuentran que las expectativas de inflación a un año de los demócratas se mantuvieron bastante bien ancladas entre 2020 y 2023. Mientras tanto, las expectativas de los republicanos fueron mucho más salvajes, respondiendo más vigorosamente a las noticias; a principios de este año, estaban más de un punto porcentual más altas.

¿Importan estos sesgos? Hay una base de evidencia (horriblemente) fina, pero creciente, que muestra cómo las expectativas de inflación se traducen en decisiones de gasto y trabajo. Y en algunos casos, lo que podría parecer un sesgo puede en realidad proporcionar información útil y ayudar a predecir episodios de crecimiento desenfrenado de precios.

Además de algunos ejemplos históricos anteriores, incluidos Brasil, Turquía, Sudáfrica y Estados Unidos en la década de 1970, Reis encontró que a partir de 2021 un grupo de estadounidenses comenzó a esperar una inflación más alta que el promedio, lo que resultó ser profético. Un documento de trabajo del FMI también encuentra que en EE.UU. la mayor discordancia sobre el crecimiento esperado de los precios puede predecir una mayor inflación al año siguiente.

Dado eso, partes de la distribución de las expectativas de inflación en EE. UU. parecen un poco preocupantes. Algo extraño sigue ocurriendo con las expectativas de las personas para dentro de cinco años, donde la cola superior de las estimaciones sigue siendo más

alta de lo que era antes de la pandemia, principalmente impulsada por aquellos con ingresos bajos.

El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, parece bastante relajado, informando el 12 de junio que las expectativas de inflación "parecen estar bien ancladas". También lo está Reis, quien dice que la evidencia de que las expectativas encuestadas tan a largo plazo sean confiables es bastante tentativa. Dicho esto, añade que los inversores también parecen estar priceando una mayor inflación en un horizonte de cinco años, por lo que quizás la confianza en los bancos centrales a largo plazo haya sido dañada por el episodio reciente. Lo cual no sería tan idiota en absoluto.\_\_

AL (CUIT 30-67882186-8) instrumento privado del 31/03/2019 se aprobó el "Protocolo y Justificación para la Incorporación de FRS Agro Avícola Industrial de JBS Aves Ltda," de conformidad con los artículos 224 y 225 de la Ley 6.404/76 de la República Federativa del Brasil, mediante el cual se dispuso la cancelación por fusión de la casa matriz FRS S.A Agro Avicola Industrial, implicando la cancelación la sucursal existente en la República Argentina\*

"FRS S.A AGRO AVICOLA INDUSTRI-



3

MIN 7° мáх 16° MAÑANA

7°

máx 17° MIÉRCOLES

MIN 9° máx 19°



# **B** Lado B

# Villa Carlos Paz tendrá el primer hotel temático gamer del mundo



Las habitaciones temáticas están equipadas con los mejores equipos del mercado gracias a un acuerdo de esponsoreo con una empresa tecnológica global

Es una experiencia que busca consolidar el turismo joven. Otros 30 hoteles, discos y restoranes se sumarán a la movida gamer

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

a ciudad de Villa Carlos Paz celebrará su desarrollo como la primera "Ciudad Gamer", en una convocatoria prevista para el 31 de agosto, en ocasión de la inauguración del primer hotel gamer de la Argentina y del mundo, una idea a la que se sumarán otros 30 alojamientos para consolidar una oferta de alta atracción.

Se trata de un proyecto amplio e innovador liderado por la empresa Ben Group en colaboración con la intendencia local, la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), cuyo punto de partida será el Hotel Domus Lake.

El proyecto no sólo busca establecer al clásico destino cordobés en un lugar de vanguardia en turismo y entretenimiento, sino también como un centro innovador en tecnología, inclusión y sustentabilidad en Latinoamérica.

Estos espacios que forman parte de un hotel cuatro estrellas de la ciudad serán intervenidos artísticamente por Mario Lange, una exploración entre el arte y la tecnología que proporciona experiencias inmersivas para los entusiastas de los videojuegos.

"Este proyecto será un refe- \* Turismo de Villa Carlos Paz.

La industria de los videojuegos, específicamente el gaming y los esports, se encuentra en pleno auge, y la Argentina es el tercer país de LATAM con mayor audiencia y consumo.

rente internacional en la cultura gamer, ofreciendo experiencias únicas para todas las generaciones. Comenzamos por Domus Lake como un punto de partida, pero seguiremos en otras locaciones hoteleras de la ciudad", dijo Andrés García, presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz. El empresario explicó que la idea de gamificación incluye una arena gamer con 6 máquinas de última generación para competir, una máquina de streaming para las transmisiones, y las primeras habitaciones gamificadas equipadas para aceptar los juegos de última generación.

"La idea es atraer un público que hoy está, pero no tenemos identificado, y con esta temática podemos traer competencias y torneos que generan audiencia y público para aprovechar los servicios de hotelería de la ciudad", explicó García.

"Otros 30 alojamientos de Carlos Paz ya manifestaron su interés en sumar habitaciones a la propuesta de gamificación, y sobre todo teniendo en cuenta que a partir de octubre arranca fuerte la temporada estudiantil que va a fortalecer a la ciudad como destino para los chicos de todo el país".

Para el titular de la Cámara de Turismo, reforzar el concepto gamer de la ciudad permitirá aumentar a que sea un motivo de elección extra con un nivel de entretenimiento muy grande y que muchos chicos podrán elegir sólo por ser una ciudad gamer a la que se están sumando todos los hoteles estudiantiles importantes.

Debido al alto costo del equipamiento de las arenas y las habitaciones para jugadores de videojuegos, las empresas locales y el partner Ben Group lograron armar un esquema de alianza y sponsoreo que permitirá que la multinacional AMD ponga gran parte del equipamiento, mientras que los hoteles tendrán a su cargo la ambientación y el servicio.

La idea es desarrollar también arenas de juego en distintos espacios de la ciudad, y sumar estos equipos a las discotecas donde los jóvenes podrán compartir el espíritu de juego en uno de los principales atractivos de diversión de los viajes estudiantiles.